# el Periodico

www.elperiodicodearagon.com | eparagon@elperiodico.com

# La financiación de Cataluña aumenta la tensión entre el PSOE aragonés y Ferraz

La portavoz del partido compara el cupo catalán con las ayudas a las empresas de Teruel, algo que Lambán tacha de «falta de respeto intolerable» • El asunto acerca a los socialistas y al PP

PÁGINA7 \_



Marí y Ares son presentados como nuevos jugadores del Real Zaragoza

PÁGINAS 32 Y 33 -



Cordero:

«Estamos capacitados para estar en la parte de arriba» CONSEJO DE GOBIERNO

Aragón elevará al Constitucional el recurso contra la amnistía el próximo día 11

Las Cortes ultiman su propia apelación

PÁGINA 6 \_\_\_\_\_

#### **PROGRAMA EDUCATIVO**

Más de 1.300 universitarios se irán de erasmus y 651 vendrán a la comunidad

PÁGINAS 2 Y 3

#### **EL NUEVO ESTADIO**

El derribo total de La Romareda y su construcción saldrán este mes a licitación

PÁGINA 11 \_\_\_\_\_

## **NUEVAS INVERSIONES**

Querqus ampliará sus instalaciones en el PTR con 15.000 metros más

PÁGINA 9

#### SE ANUNCIARÁ EL DÍA 18

Tres películas dirigidas por aragoneses podrían optar a los Oscar

PÁGINA 30

#### PROGRAMA EDUCATIVO

Más de 1.300 alumnos de la Universidad de Zaragoza se irán de erasmus este año

El destino más elegido entre los universitarios es Italia, que acogerá a 460 aragoneses este año • En el campus público de Aragón estudiarán 651 jóvenes de otros países

CRISTINA GARCÍA GÓMEZ Zaragoza

Un total de 1.325 alumnos de la Universidad de Zaragoza se irá de erasmus durante este curso 2024-2025. La mayoría de ellos estudiará en Italia, a donde se marcharán 460 jóvenes aragoneses. Por su parte, la institución pública de la comunidad recibirá a 651 universitarios de distintos países.

Entre los lugares más elegidos por los alumnos de la Universidad de Zaragoza también está Portugal, que acogerá a 127 jóvenes. Polonia es, con dos estudiantes menos (125), el siguiente destino con más demanda. La cifra es muy superior a la de otros como Serbia, que con solo dos universitarios aragoneses será el país que menos erasmus de la comunidad tendrá.

De todos los aragoneses que van a beneficiarse del programa de movilidad, 242 son estudiantes de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza (Eina). Entre ellos está Blanca, que a mitad de septiembre se irá a estudiar a Génova (Italia). En Zaragoza cursa Ingeniería Industrial, pero en su destino no existe este grado. «He tenido que cogerme asignaturas de otras ingenierías», explicó. Recibirá las clases en italiano, aunque cree que podrá examinarse en inglés o español. Por todo ello, solo va a estar un cuatrimestre allí. «Podría alargarlo y quedarme todo el año, pero lo prefiero así», comentó.

También se marcharán a estudiar al extranjero muchos alumnos de la Facultad de Economía y Empresa (171), así como de la de Filosofía y Letras (151). En la Escuela de Enfermería de Huesca ocurre lo contrario, ya que, a excepción de dos jóvenes, ningún universitario se irá de erasmus. Sucede muy parecido en la de Teruel, ya que solo 5 estudiantes que lo cursan se han inscrito al programa de movilidad.

Cabe destacar que la Universidad de Zaragoza recibirá a un alumno de Azerbaiyán. También habrá un finlandés, un suizo y un lituano. Llegarán muchos más desde Italia, que enviará a 272 universitarios. Asimismo, estudiarán en Aragón 115 jóvenes de Francia, lo que lo convierte en el segundo país que más estudiantes enviará a cursar un grado en la comunidad.

#### Mejorar el expediente

Igual que muchos jóvenes franceses se beneficiarán del erasmus para estudiar en Aragón, Beatriz lo hará para aprender en París. Ella cursa Derecho y Administración de Empresas en la Universidad de Zaragoza, pero en Francia solo hará ADE. Estudiará un año entero en la Universidad II (la Panthéon-Assas), que está vinculada con la Sorbona, una de las más prestigiosas del mundo. «Creo que puede ser un punto a favor en mi expediente», sostuvo. Según expresó, «va a ser una forma de salir de los métodos de estudio tradicionales y conocer otras formas de aprendizaje distintas a la del sistema español». Y es que ella tenía claro que quería irse a allí. «Me encanta París», afirmó.

De los 651 jóvenes extranjeros que estudiarán en Aragón, 184 cursarán algún grado de la Facultad de Filosofía y Letras. Esta será, recién renovada, la que más erasmus recibirá. A ella le seguirá la de Economía y Empresa, que contará con 152 estudiantes extranjeros. Las titulaciones relacionadas con la salud del campus de Huesca serán las que contarán con menos universitarios de otros países.

#### Las chicas serán mayoría

Según evidencian los datos, la mayoría de jóvenes que forman parte del programa Erasmus en la comunidad son mujeres. De los 651 alumnos que recibirá la Universidad de Zaragoza, más de la mitad serán chicas (451 frente a 200). Se da la misma situación con los aragoneses que se marcharán a estudiar al extranjero: mientras que ellas serán 755, ellos 570.

Entre esas universitarias está Gabriela, que ya ha comenzado su erasmus. Se instaló en Estocolmo a finales de agosto, y allí cursará Economía. «Estar aquí tiene ventajas como aprender la cultura o mejorar el inglés. Además, voy a terminar la carrera en Suecia, así que igual encuentro oportunidades de trabajo diferentes a las que me ofrecen en España», comentó.

Otro de los motivos por los que escogió Suecia fue por su cultura. «Es un sitio al que dudo que pueda viajar dentro de unos años, y ahora que tengo la suerte de poder hacer el erasmus y visitar países cercanos quiero aprovecharlo», explicó. Gabriela relató que quiere «conocer a

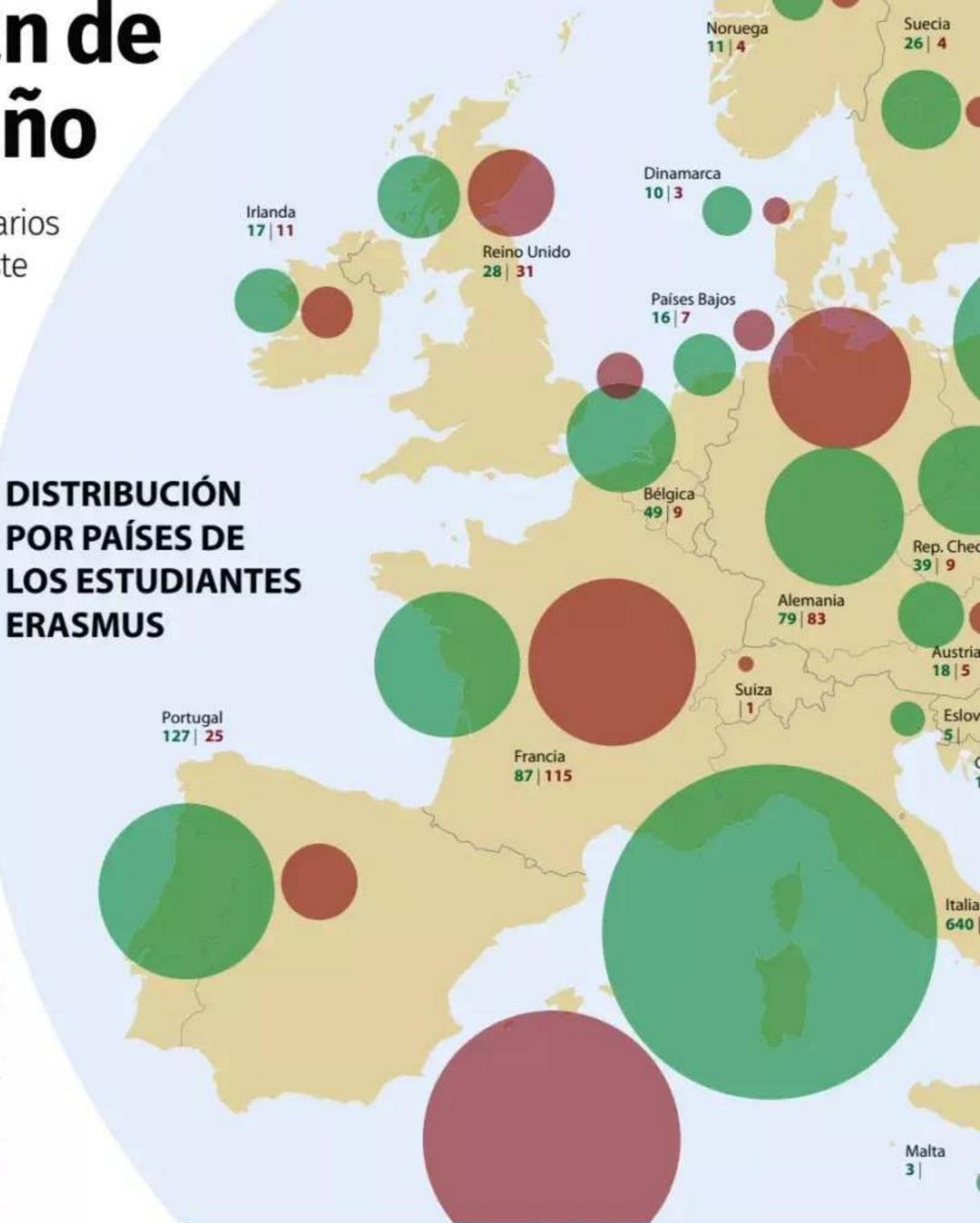

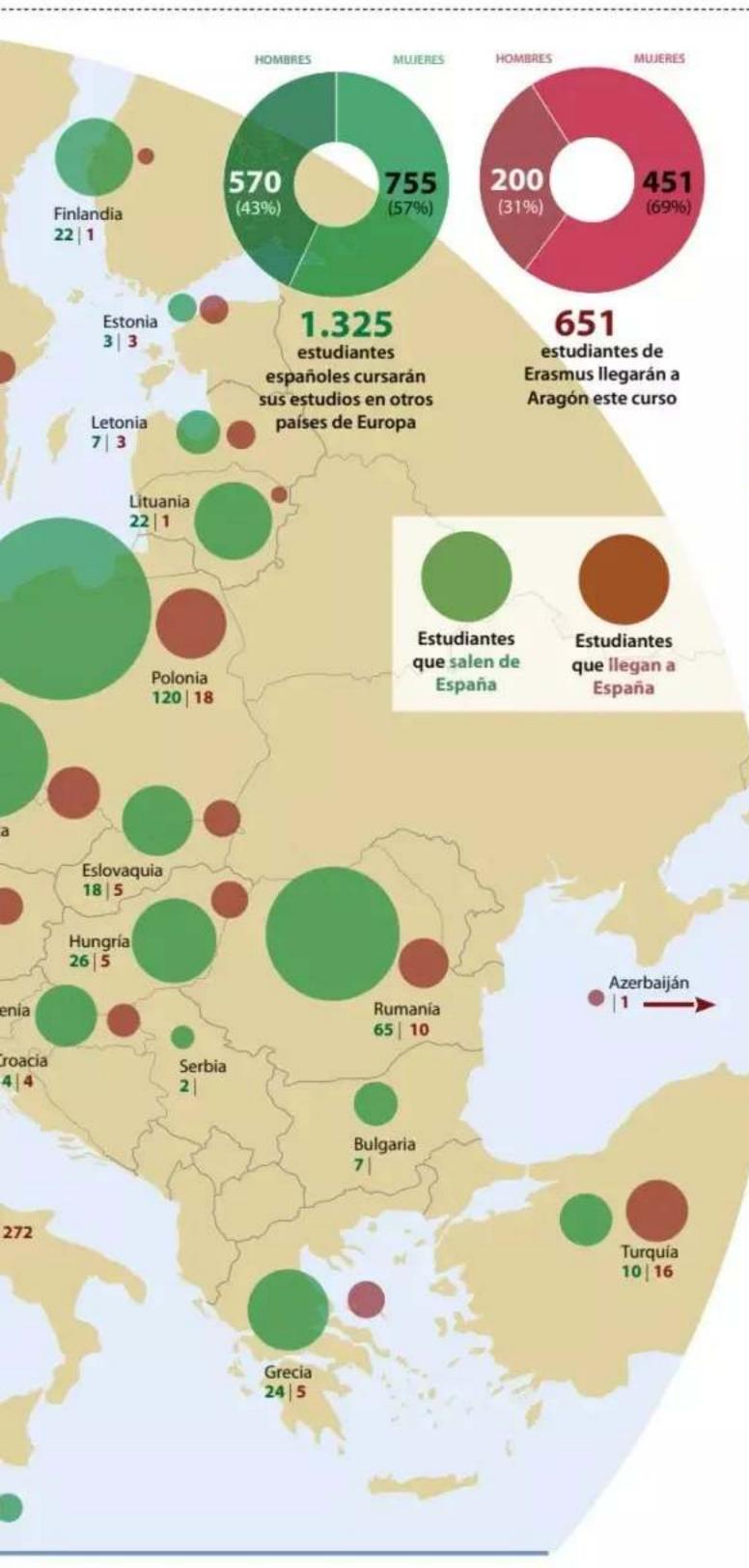

gente internacional y viajar a todos los sitios posibles».

Dos intereses en los que coinciden las tres universitarias. Según indicó Blanca, ella espera «conocer culturas y crecer mucho personalmente», y piensa que va a ser una experiencia muy «enriquecedora». Además, compartió que cree que va a tener retos como «aprender a ser organizada, compaginar las cosas o estar pendiente de las tareas de la casa».

Bea comparte esta creencia. «Va a ser la primera experiencia viviendo sola, saliendo de mi zona de confort, teniendo experiencias distintas a las de mi rutina habitual», confesó. Y tiene muchas ganas de hacerlo. Según expresó, su intención es «cambiar de aires y mejorar el francés». Además, comentó que quiere «conocer a gente de distintos lugares». ■

El grado de Ingeniería Biomédica comenzará a impartirse este curso en el campus público de la capital aragonesa tras muchos años solicitando su implantación. La universidad realizó ayer el tercer llamamiento, y todavía quedan dos más con los que se espera completar las posibles vacantes de este novedoso grado.

# Una titulación «orientada hacia el ámbito de la salud»

C. G. G ZARAGOZA

En pocos días comenzarán las clases en la Universidad de Zaragoza. Con su inicio llegarán las voces, las pisadas y los ruidos de muchos jóvenes aragoneses que volverán de nuevo a las aulas. Se sentirán también los nervios de los novatos, aquellos que por primera vez irán a la universidad. Su estreno en

las aulas irá de la mano del grado de Ingeniería Biomédica, recién implementado en el campus público tras muchos años solicitándolo.

Con una oferta de 60 plazas, el estreno de Ingeniería Biomédica ha sido «bueno», tal y como calificó su propulsora, María Ángeles Pérez Ansón. Pérez, que es también investigadora de la Universidad de Zaragoza, comentó que desde el primer momento percibieron «el interés de la gente». Ello les ha generado satisfacción porque ha supuesto una ruptura con lo habitual, que es pensar que los alumnos con las notas más altas deben estudiar Medicina. Como sostuvo Pérez, «esta es otra buena opción», ya que se combinan conocimientos de dos grados. «Se aprenden las herramientas de ingeniería para resolver problemas y se orientan hacia el ámbito de la salud para ayudar y mejorar la calidad de vida de la gente», explicó.

Con el primer llamamiento, la nota de corte se fijó en 12,663. «Fue una cifra bastante alta», relató Pérez. Tras la publicación del segundo, la titulación registró un total de 42 matriculados, una cifra que puede variar ya que ayer se publicó la tercera resolución y desde hoy y hasta el jueves estará abierto el plazo de matriculación. Todavía quedan los llamamientos de los días 9 y 16 de este mes. «No sé si llegaremos a cubrir las 60 plazas, pero estaremos cerca», sostuvo Pérez.

La nueva titulación se impartirá en el Campus Río Ebro de Zaragoza y se cursará en cuatro



El laboratorio de Salud Pública, en una imagen de archivo.

La formación dual se plantea como una opción a futuro que le daría al grado un «valor añadido»

años. En primero habrá asignaturas como Cálculo, Física o Bioquímica y Biología Molecular, por lo que se recomienda a los alumnos haber realizado el bachillerato de Ciencias y Tecnología.

Aunque esta carrera es una novedad de este curso, hace muchos años que se formó su plan de estudios. «En 2016 ya lo teníamos montado, pero en ese momento el equipo rectoral no quiso verlo», relató Pérez. «Fuimos casi pioneros en tener el máster de Ingeniería Biomédica en la universidad pública española, pero hemos sido los últimos en implementar el grado», subrayó la investigadora.

Entre las ideas iniciales estuvo la formación dual, que implica que los alumnos cursen el cuarto año en una empresa de prácticas. «No lo hemos hecho así porque a otras titulaciones con esta propuesta les estaban poniendo pegas. Nosotros queríamos que el grado saliera ya este año», explicó Pérez. Así que, por el momento, las prácticas serán una asignatura optativa. Pese a ello, la propulsora recalcó que el equipo mantiene la formación dual como una posibilidad a futuro y tratarán de llevarla a cabo. Según afirmó, esta opción «le daría un valor añadido al grado».

Jaime Galindo

Tras ocho años solicitando el grado, Ingeniería Biomédica se podrá cursar este año en la Universidad de Zaragoza. La investigadora Pérez expresó que tanto ella como la Escuela de Ingeniería y Arquitectura están «muy contentos» y esperan que la titulación funcione muy bien.

**EDITORIAL** 

# Catástrofe en el corazón de Europa

La victoria electoral obtenida por el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones de Turingia, completada con un segundo puesto en el Estado vecino de Sajonia, es ciertamente histórica. Es la primera vez, desde la guerra, que una fuerza política alemana con lazos ideológicos con el pasado nazi del país gana unas elecciones. No había vuelto a ocurrir desde que el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, liderado por Adolf Hitler, ganara las elecciones en 1932 (por primera y última vez, porque disolvió los demás partidos). Desde el final de la guerra, la derecha alemana había estado siempre liderada por los democratacristianos de la CDU, que ayer quedaron en segundo lugar en Turingia y primeros en Sajonia, con un punto y medio de ventaja sobre la AfD. En términos europeos, la victoria de la AfD, completada por la derrota del partido socialdemócrata del canciller Scholzy por la irrupción de una nueva fuerza política, BSW, que se declara de izquierdas pero comparte con la AfD una política antimigratoria y filorrusa, es una catástrofe. Lo único que relativiza la dimensión de la tragedia es el hecho de que la población de los dos Estados suma menos del 8% de la población alemana. Las próximas elecciones en Brandemburgo, y las legislativas federales del año próximo, permitían medir el alcance de este auge extremista y populista.

Las causas propias de esta radicalización política tienen que ver con la pertenencia de ambos Estados a la Alemania comunista hasta la caída del muro de Berlín. Pese a las ingentes inversiones llevadas a cabo en la antigua Alemania del Este, su población considera privilegiada la parte occidental del país. Algo parecido ocurrió en el llamado cinturón del óxido norteamericano, integrado por obreros blancos víctimas de la crisis industrial que votaron masivamente por Donald Trump. También hay que tener en cuenta la falta de tradición democrática de una sociedad devastada ideológicamente por la dictadura comunista.

Sin embargo, la victoria de la AfD se alimenta del mismo material incendiario que contribuyó a las que obtuvieron Giorgia Meloni o Marine Le Pen: la incapacidad de la Unión Europea de dar una respuesta convincente a los retos que plantea la inmigración para sectores sociales dominados por el miedo y la falta de perspectiva social. La utilización maniquea de las redes sociales -en este caso, con motivo del asesinato de tres personas en Solingen por parte de un refugiado sirio- prendió la mecha de un fuego latente que existe en la mayoría de los países europeos. La lección es clara: bien está que se mantenga un cordón sanitario que impida la llegada del AfDal Gobierno de Turingia, pero no basta. Hace falta quitarle a la extrema derecha el alimento que le proporciona la falta de un política migratoria consistente por parte de la UE, poniendo el acento en mecanismos legales de llegada de los inmigrantes. Hace falta también más rigor en el ámbito de la seguridad, para evitar que este sea el campo abonado de la extrema derecha. Solo así se conseguirá frenar un fenómeno que podría poner en entredicho la democracia en Europa y que puede ser utilizado por Vladímir Putin, cuya carrera empezó precisamente en Dresde, la capital de Sajonia, como agente del KGB.

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos exponen posturas personales

# el Periódico

# PRENSA DIARIA ARAGONESA, SAU

#### Directora gerente: Cristina Sánchez. Jefa de Marketing y Promociones: Marta Cagigas, Redacción, Administración, Distribución y Publicidad: Calle Hernán Cortés, 37. 50005 Zaragoza. Teléfono de centralita: 976 700 400.

# Miedo a las serpientes

Darle la vuelta al miedo. Voltearlo. Deformarlo. Transformarlo. Conseguir que no trabe nuestros pasos, sino que nos ayude a impulsarnos. ¿Es posible? ¿Hasta qué punto?

En 2006, la antropóloga estadounidense Lynne Isbell dio a conocer su teoría sobre el papel determinante que las serpientes han tenido en la evolución de los primates. La necesidad de reconocer a esos ofidios estaría detrás de la capacidad de humanos, simios y monos de ver el mundo en colores vivos, nítidos y tridimensionales. La hipótesis de Isbell pronto se vio

apoyada por la comunidad científica. Sucesivos estudios corroboraron que los primates detectan más rápidamente imágenes de serpientes que otros estímulos. Isbell también ha especulado sobre cómo las serpientes pudieron influir en la capacidad humana de señalar el peligro. Señalar para advertir a otros. Señalar para conjurar un temor ancestral.

El miedo a las serpientes salpica la memoria cultural, desde las tradiciones folclóricas hasta las manifestacio-

nes artísticas y literarias. En la Divina Comedia, Dante Alighieri condena a los ladrones a un foso lleno de serpientes. Los reptiles se ciñen a las manos de los infelices, se estrechan a sus cuellos hasta asfixiarlos, constriñen sus extremidades paralizándolos. Entre todos los condenados, Cianfa – se especula que podría ser Cianfa Donati, político y ladrón - llega al extremo de sufrir una metamorfosis: serpiente y hombre convertidos en un único ser monstruoso.

El miedo es una alarma natural imprescindible para protegemos. Es escudo, pero también arma. Sobre todo, en manos de aquellos que excitan y alimentan

ese miedo. Cuando el ternor se instala en las calles, el clamor por la seguridad acaricia la ambición de los autoritarios. Las dictaduras están preñadas de tiranos que se auparon sobre el caos. El mismo caos que ellos habían alentado previamente.

Este verano hemos visto el Reino Unido convulsionar por manifestaciones violentas azuzadas por la ultraderecha. Políticos sin escrúpulos, sin más ideología que el poder e incapaces de ofrecer bienestar y esperanza, llevan años sembrando el odio. Una campaña de bulos hizo el resto. Nada que no suframos en

> carne propia. Basta recordar esos tuits miserables de Alvise y concejales de Vox señalando falsamente a migrantes como los asesinos del pequeño de Mocejón.

> El odio al diferente es tan antiguo como el temor a las serpientes. Tener miedo a la migración no solo es injusto, sino que nos debilita. De forma individual nos convierte en seres temerosos e intransigentes. Como sociedad nos impide reconocer todas las oportunidades que ofrece una inmigración que, es más,

necesitamos. Los que claman por las deportaciones masivas solo roban nuestro futuro y envenenan la convivencia. Políticos transfigurados en serpientes que juegan con nuestro miedo. ¿Hasta cuándo?

El temor a las serpientes nos hizo cambiar la mirada, alzarnos sobre nuestros pies y señalar el peligro para proteger a los demás. Quizá solo se trata de seguir evolucionando. Y saber distinguir de una vez las verdaderas serpientes.■

Emma Riverola es escritora



FIRMA INVITADA

**EMMA** 

RIVEROLA

# El programa erasmus goza de buena salud en Aragón

Las becas erasmus permitirán este curso a más de 1.300 alumnos de la Universidad de Zaragoza salir al extranjero a completar su formación. Se trata de un modelo que lleva más de tres décadas funcio-



Un grupo de alumnos erasmus en Cluj (Rumanía).

nando y que sigue dando buenos resultados, al menos por la acogida que mantiene entre el alumnado. También para la atracción de estudiantes extranjeros, 651 este año, que eligen el campus aragonés para completar su aprendizaje.

# La financiación singular, Teruel y la tensión del PSOE

Pedro Sánchez ha puesto fecha al Congreso que marcará la hoja de ruta del PSOE federal en el futuro y afloran las tensiones entre Ferraz y los barones críticos que, como Javier Lambán en Aragón, cuestio-



La portavoz del PSOE en Ferraz, Esther Peña, ayer.

nan los pactos sobre la financiación singular en Cataluña o la amnistía. Sube el tono desde Madrid, que ayer les pedía «agallas» para debatir cara a cara y equiparaba el cupo catalán con la singularidad de Teruel, que no es comparable. Pronto empiezan.

#### REDACCIÓN DE EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Opinión | 5 el Periódico de Aragón Martes, 3 de septiembre de 2024

# Basta con despertar



JUAN JOSÉ MILLAS

Había quedado con un amigo en un restaurante donde hacían unas tortillas de patata que eran famosas, pese a que tenían muchas espinas. En el sueño, las espinas eran sustanciales a la tortilla, formaban parte de su identidad. Mi amigo probó la suya y dijo que desde el punto de vista del sabor era excelente, pero que resultaba fatigoso comerla. El dueño del restaurante, que era al mismo tiempo una sastrería (aprovechaban las espinas que quedaban en los platos para utilizarlas luego como agujas de coser), al escucharlo, se acercó para informamos de que todas las tortillas de patata tenían ese problema.

 Las tomas o las dejas – rema – tó.

Mi amigo y el restaurador se pusieron a discutir sobre cuál era el animal con mayor número de espinas y más largas. Según mi amigo, era el cordero.

-Pero el cordero no tiene espinas, tiene huesos -arguyó el restaurador.

–Huesos, espinas... –respon– dió mi amigo como queriendo decir que la frontera entre los unos y las otras no era muy evidente.

En esto, me desperté dentro del sueño. Significa que continué dormido, aunque creyéndome despierto. Desde esa posición de privilegio, me sentí obligado a añadir un nuevo punto de vista:

-Hay un lugar -dije- en el que las tortillas de patata no tienen espinas ni vienen del mar.

Mi amigo me miró como si estuviera loco o tratara de gastarles una broma.

- –¿Qué lugar? –preguntó.
- -Lavigilia.
- –¿Y dónde está esa vigilia?
- Está aquí mismo, pero es otra instancia de la realidad.

Entonces, mi amigo se atragantó con una espina y tosió hasta despertarse. En ese instante desapareció de mi sueño y me quedé a solas con el restaurador.

-Otro que cae en la vigilia -dijo.

 Cada vez somos menos -concluí yo- y continué dando cuenta de la tortilla con espinas. ■

# Delirios

Sostienen los psicólogos que, ante personas con un delirio, es inútil razonar con ellas o aportar pruebas en contra. Si, por ejemplo, un dirigente político tiene el delirio de que los inmigrantes son una amenaza, en todos los sentidos, para nuestro país, no pararan hasta encontrar pruebas, según él, para confirmarlo.

A pesar de semejante delirio, convencer a estos responsables debe hacerse con prudencia, dejándoles que maduren y esperando que el paso del tiempo les vuelva a la realidad, aunque el mal ya se haya hecho.

Dice Miguel Tellado, portavoz popular en el Congreso de los Diputados, que el Gobierno de España debería hacer deportaciones masivas como Alemania o Italia, antes que buscar el apoyo de los países de origen de los inmigrantes, para que vengan con formación y con contrato en origen, como está tratando de hacer el presidente Sánchez en su visita a Senegal, Maurita-

nia y Gambia. Yo no sé si hace estas declaraciones desde el desconocimiento o, lo que es peor, buscando las frases con pegada que le den un titular para ir delante de Vox.

Sabe muy bien que la normativa europea concede a los Estados el derecho a deportar a los inmigrantes sin permiso de estancia o cuya solicitud de asilo le haya sido rechazada, salvo si las expulsiones pusieran en riesgo su vida, o si la decisión de retorno ha sido temporalmente suspendida. Si a esto le añadimos la burocratización extrema del proceso, nos podemos explicar la situación actual en Reino Unido, donde las promesas de deportar inmigrantes ilegales a Ruanda han sido un rotundo fracaso. Fue considerado ilegal por el Tribunal de Derechos Humanos y por la justicia británica, amén del rechazo que suscitó entre la ciudadanía británica.

Pero hay más ejemplos; desde gobiernos de ultraderecha como el italiano de la presidenta Meloni se está pretendiendo subarrendar el territorio de Albania para instalar centros de acogida donde recolocar a los inmigrantes rescatados en el mar. Tras más de nueva meses, este empeño sigue en agua de borrajas.

Por no hablar de Dinamarca, donde el mayor contingente de inmigrantes irregulares es de origen sirio y este país no está reconocido por el gobierno danés, lo que hace imposible la repatriación directa. Algo parecido ocurre en Alemania, que tampoco reconoce a los gobiernos sirio y afgano de manera que las repatriaciones son un calvario. Lo mismo pasa en Austria o Suecia, donde chocan con dificultades similares.

Pero como decía antes, la emigración es como un muñeco de feria al que se le puede zarandear de cualquier forma. Todo sirve para hacer populismo con ella. ¿Que las deportaciones no han sido la solución ni siquiera cuando Salvini era ministro del Interior en Italia o Meloni la presidenta de ese país? Da igual, los argumentos y las realidades objetivas no sirven con los delirios de

Los datos no importan. Se busca producir miedo, creando ansiedad hacia lo desconocido y fomentar entre la ciudadanía el rechazo a estas personas para preservar (su-

objetivo, el voto.

¿Dónde queda la ética, la moral o el humanismo de quienes defienden las deportaciones masivas o el uso de la Armada para disuadir la llegada de pateras? ¿Cómo se puede vincular, sin avergonzarse, la emigración con la okupación y la violencia siendo el líder de la oposición?

No hay estrategia política que justifique el uso de la emigración

para abrir una brecha en el Gobierno o rascar algunos votos de la extrema derecha. Lo que se siembra con estos delirios lo recoge siempre la extrema derecha y lo sufre la convivencia ciudadana.

No hay fórmulas mágicas ni muro que impida llegar a quien huye de la persecución, el hambre o las catástrofes naturales. Como tampoco hay otra fórmula para reemplazar nuestra deficiente evolución demográfica en la Unión Europea y en España. Con el 18% de nuestra población nacida fuera de España, suman el 13,5% del empleo y cotizan a la caja de la Seguridad Social 18.000 millones de euros de los 184.000 que se recaudaron en 2023. Sectores completos de nuestra economía dejarían de funcionar sin ellos. Es más, el Banco de España avisa que para garantizar en 2053 la actual relación entre trabajadores y pensionistas, harán falta 24 millones de inmigrantes.

Ocultar esta realidad por unos miles de votos, es mezquino. Urge un acuerdo político para resolver la presión en los territorios actualmente más afectados, Ceuta y Canarias. Pero también que haga de la emigración un tema no recurrente para la confrontación política, y eso solo puede conseguirse dialogando, evitando tanto las frases gruesas y la demonización de este fenómeno, como el buenismo de quienes consideran que el emigrante debe ir donde quiera sin fronteras que se lo impidan.

Cuando el Papa Francisco dice que «rechazar a los inmigrantes es un pecado mortal», ¿qué pensaran estos xenófobos de misa diaria y rosario en familia que practican el odio hacia los menores no acompañados?■





EL ARTÍCULO DEL DÍA **JESÚS** 

MEMBRADO GINER

# Nadie ha hecho catedrática a Begoña Gómez



MIGUEL MIRANDA

Este verano he tenido que debatir a veces con gente que en su vida ha pisado una Universidad, que afirmaba con toda rotundidad y seguridad que era un escándalo que hubieran hecho catedrática a la esposa del presidente del Gobierno. Sus fuentes de información eran periodistas que tampoco tienen ni idea de cómo funcionan las universidades públicas españolas ni cómo se accede a los cuerpos docentes. Begoña Gómez no es catedrática de Universidad, simplemente codirigía una cátedra de las que nuestra Universidad pública denomina «Cátedras institucionales y de empresas» de las que por cierto, en su página web afirma que actualmente tiene 101 funcionando. Cada una de ellas tiene una comisión mixta de seguimiento que propone quien la va a dirigir y que en última instancia nombra el Rector. Según el reglamento, que también es público, puede haber una dirección integrada por dos personas, una de las cuales podrá ser codirector como personal técnico, de gestión y de administración y servicios. Supongo que en el caso de la Complutense el reglamente será bastante parecido. Es verdad que lo de «cátedras» es una denominación que seguramente se eligió para hacer más atractiva para las empresas e instituciones esta colaboración con la Universidad que se concreta en la aportación de fondos que permitan desarrollar «actividades de interés común en los campos de la formación, la creación cultural y artística, la investigación, el desarrollo, la innovación y la difusión del conocimiento» porque este es el «objeto» de dichas cátedras. En definitiva, digámoslo claramente, la idea era atraer fondos añadidos a los raquíticos presupuestos universitarios para mantener actividades que de otra manera no se podrían hacer. La función de la dirección es, entre otras, conseguir, mantener y aumentar el compromiso de las empresas o instituciones con las universidades. Y no hay más, salvo la voluntad de producir basura con bastardos objetivos políticos. ■

Juan José Millas es periodista y escritor

Miguel Miranda es antropólogo y trabajador social

Polémica medida de gracia

# Aragón da inicio al nuevo curso político llevando la amnistía al Constitucional

El Ejecutivo de Azcón ratifica sus intenciones en el primer Consejo de Gobierno tras el período estival y elevará el recurso antes del miércoles 11, día límite • Las Cortes también ultiman su propia apelación

ALBERTO ARILLA Zaragoza

Nuevo curso político... pero las batallas pendientes del pasado siguen en pie. Así lo denotan las palabras de ayer del presidente Jorge Azcón en el Pignatelli, en las que confirmó que el Consejo de Gobierno, el primero tras el período estival, había aprobado el recurso que se interpondrá en los próximos días al Tribunal Constitucional por la ley de amnistía. «Lo que ocurrió fue un golpe de Estado», aseveró el líder popular, en relación al referéndum del 1 de octubre de 2017. Un «golpe de Estado» nutrido de las «convicciones independentistas» del expresident Carles Puigdemont que, según Azcón, «están más vivas que nunca».

Así pues, el Ejecutivo popular usará esta herramienta para acudir al Constitucional, tal y como venía anunciando la DGA tanto desde la previa como desde el momento en el que se aprobó la medida de gracia en el Congreso de los Diputados, el pasado 10 de junio. La fecha elegida para oficializar este recurso no es casual, pues la ley fue publicada en el BOE un día después, el día 11, momento en el que comienza un plazo de tres meses para cualquier tipo de alegación y que, por tanto, finaliza el próximo miércoles 11 de septiembre. Así las cosas, el Ejecutivo de Azcón llegará a tiempo y, como estaba previsto, aprovechará estos primeros días de septiembre para hacerlo realidad.

Cabe recordar que, desde junio, se han producido una serie de cambios en el organigrama del Gobierno de Aragón que, directamente, han afectado al transcurrir de la elaboración de la instancia. Y es que la salida de Vox de la coalición supuso un cambio a la hora de coordinar la redacción y la justificación de este recurso a la amnistía, ya que su anterior coordinador era Alejandro Nolasco, vicepresidente y consejero de Justicia hasta el pasado 12 de julio. Tras su dimisión, ha sido Mar Vaquero, la ahora única vicepresidenta, quien ha hecho las veces de



El presidente de la DGA, Jorge Azcón, ayer en rueda de prensa tras el primer Consejo de Gobierno tras el período estival.

### Inmigración

#### Recados a Vox... y a Nolasco

Azcón dejó un recado a su exsocio de coalición tras sus palabras por la llegada de refugiados: «Llegan a Mora de Rubielos como antes llegaron a Sabiñánigo. Y entonces Nolasco era vicepresidente». Eso sí, Azcón se sumó a la petición de los concejales populares de la localidad de reforzar la seguridad. Mientras, Abascal amenaza con tumbar todos los presupuestos autonómicos.

coordinadora, pues tras la reestructuración del Ejecutivo también asumió la cartera de Justicia que el político ultraderechista había dejado libre.

«La ley de amnistía rompe con la igualdad, con la legalidad, con el Estado de Derecho y con la Constitución», justificaba ayer mismo Azcón ante los medios, en unos términos muy similares a los empleados a lo largo de su mandato tras conocerse la posibilidad de que Pedro Sánchez llegase a este acuerdo con los independentistas. Asimismo, el líder popular aprovechó para sacar pecho de que la comunidad aragonesa había sido «la primera» en anunciar un recurso contra esta ley, y subrayó que, para hacerlo, se habían apoyado en los informes del Consejo Consultivo de Aragón y de la letrada mayor de las Cortes. «Presentar este recurso era para

nosotros una obligación jurídica y moral», concluyó Azcón.

En ese sentido, el Consejo Consultivo aragonés emitió el pasado 2 de mayo un dictamen en el que se concluía la inconstitucionalidad del texto de la ley de amnistía, y tres semanas más tarde, el día 27, los servicios jurídicos del parlamento autonómico hicieron lo propio.

Entre los motivos que han llevado al Ejecutivo autonómico a tomar esta determinación, según volvieron a esgrimir desde el Pignatelli a lo largo de la mañana de ayer, se encuentran los «intereses aragoneses derivados de las relaciones históricas, económicas, sociales y culturales que la comunidad mantiene con Cataluña», que según consideran desde el equipo de Azcón se verán «afectados» por esta norma, lo cual «legitima» al Gobierno de Aragón a interponer dicho recurso de inconstitucionalidad.

Ahora queda por ver qué sucede con el otro recurso contra la medida de gracia anunciado desde Aragón. En este caso, desde las Cortes, el poder legislativo de la comunidad, que aprobó esta instancia en el pleno del pasado 28 de junio, con los apoyos de PP, Vox, Teruel Existe y el PAR.

El parlamento autonómico, eso sí, también deberá darse prisa, ya que, como se ha citado anteriormente, el tiempo apremia y los tres meses desde la aprobación de la medida de gracia están próximos a cumplirse. Con todo, según ha podido saber este diario, el texto que presentarán los servicios jurídicos de las Cortes está «casi concluido» y se encuentra matizando sus últimos flecos, «a punto» de elevarse al Constitucional.

# Los ecos del pacto para investir a Illa

# Enfado mayúsculo con Ferraz por comparar Teruel con Cataluña

Lambán habla de «falta de respeto intolerable» y el PSOE de Zaragoza se suma a las mociones

I. TRIGO / A. ARILLA Zaragoza

El acuerdo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa a cambio de una financiación diferenciada para Cataluña es, sin duda, la banda sonora de este inicio del curso político. Ayer, nuevo capítulo, en el que el PSOE aragonés y Ferraz volvieron a dejar patentes sus importantes diferencias. Apenas unos días después de que la ejecutiva regional aprobase por relativa unanimidad Huesca se levantó a la hora de votar – su postura contraria contra el pacto con los independentistas, la portavoz nacional del partido, Esther Peña, volvió a remover el avispero desde Madrid con unas palabras que no sentaron nada bien en Aragón. En ellas, comparaba la financiación catalana con los beneficios que obtienen las provincias de Teruel, Cuenca y Soria.

Una comparación que el propio secretario regional del PSOE, Javier Lambán, calificó a este periódico de «falta de respeto intolerable». «Estas declaraciones no tienen mayor disculpa que la ignorancia», añadía al respecto, ya que, a su juicio, «las ayudas al funcionamiento que recibe Teruel son escasísimas». «Para decir eso, mejor no decir nada», concluía el expresidente autonómico. Una postura compartida por Mayte Pérez, portavoz parlamentaria y, además, secretaria de la formación en Teruel, provincia citada. «Es tan ofensivo y surrealista... Han juntado churras con merinas», argumentaba al ser consultada. «Precisamente, han citado tres provincias que necesitan de la solidaridad», proseguía al respec-

Y es que, en estas circunstancias, han surgido aliados en la comunidad que llevaban tiempo sin estar de acuerdo en casi nada. A nivel autonómico, el PSOE ya había registrado el pasado 27 de junio una PNL que se debatirá el día 12 en las Cortes en la que se oponían a cualquier financiación singular, no solo para Cataluña, así como a cualquier condonación de deuda a la carta. Y ayer

dio un paso más, puesto que la portavoz del grupo municipal socialista en Zaragoza, Lola Ranera, anunció que presentará una moción en el próximo pleno contra el acuerdo catalán de financiación. Una propuesta que también llevará el PP por su cuenta, según avanzó ayer también la alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca.

#### Trabajo previo

De esta manera, el PSOE autonómico - sin los socialistas oscenses vuelve a marcar distancias con Pedro Sánchez, aunque lo hace en base a los acuerdos alcanzados en los últimos años, con una raíz en los foros de Zaragoza y Santiago que fue ratificada en las Cortes por unanimidad, con la única excepción de Vox. Una cuasiunanimidad que ahora puede regresar, ya que, por primera vez en mucho tiempo, Azcón habló abiertamente de que esos acuerdos previos deben ser los «mimbres» sobre los que se sustente el debate en la comunidad en los próximos meses, aunque el presidente sugiere «nuevas preguntas» a introducir en él.

Es ahí donde el PSOE recalca que «la política autonómica ya estaba trabajando en esto antes de que Azcón llegara», y subrayan que el mensaje de su grupo «siempre ha sido el mismo». Creen, de hecho, que el presidente popular está usando esta cuestión «porque le conviene». Por tanto, queda esperar al próximo pleno, donde Azcón comparecerá y donde se votará la proposición presentada por el PSOE, para comprobar cuán de real tiene esta comunión en los mensajes.

Para entonces, el líder popular ya habrá convocado «a todos los portavoces parlamentarios», con el objetivo de un «gran acuerdo común». Y, precisamente, uno de los obstáculos será su exsocio de coalición, Vox, quien se muestra contrario directamente al sistema de autonomías, y quien además ya rompió la unanimidad de 2021. «Si no se muestran en contra de la financiación singular catalana, lo tendrán que explicar».



Pilar Alegría, Mayte Pérez, Javier Lambán y Pedro Sánchez, en un mitin en Zaragoza en 2023.

Fechas. Del 29 de noviembre al 1 de diciembre

# Sánchez optará de nuevo en el congreso federal

El PSOE ha retrasado dos semanas el congreso federal del partido que, ayer mismo, la ejecutiva había propuesto del 15 al 17 de noviembre en Sevilla. Finalmente, se celebrará el fin de semana del 29

IVÁN GIL Madrid de noviembre al 1 de diciembre tras un cambio justificado por «cuestiones logísticas». El comité federal ratificará en su cita de este sábado la propuesta para celebrar un cónclave con el que Pedro Sánchez pre-

tende blindarse internamente en un contexto de marejada interna por el acuerdo con ERC para una financiación singular de Cataluña. Además, se da por hecho que habrá cambios en el Gobierno central.

En la dirección buscan que la cita del máximo órgano entre congresos sirva para zanjar las dudas en algunos territorios y descontamine los trabajos para confeccionar la propuesta marco que se llevará al congreso federal. Después del comité federal se celebrarán
en cascada los congresos regionales pendientes, donde se atisban
cambios de liderazgos territoriales tras la pérdida de poder territorial en las últimas elecciones autonómicas y municipales. A la espera de que se vayan produciendo pasos al frente, Aragón es uno de los
territorios donde Ferraz tiene la vista puesta. Todas las quinielas
miran a la portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, como candidata del aparato para sustituir a Javier
Lambán.

■

De regreso al consistorio, Ranera se curó en salud cuando anunció la presentación de la moción en el próximo pleno y procuró insistir en los «avances» que los Gobiernos de Sánchez han traído para España, palabras acompañadas de elogios a Salvador Illa. Y en esta tesitura, lo que pidió ayer Ranera es que los presidentes autonómicos del PP «dejen de criticar» y hagan «su propia propuesta» de financiación autonómica, a sabiendas de que entre los barones populares existen diferencias. Por contra, la alcaldesa Natalia Chueca se anticipó a la moción socialista y les pidió que se unieran a los populares contra el pacto entre Sánchez, Illa y ERC. El objetivo velado, en su caso, es desgastar al PSOE allá donde pueda.

Angel de Castro

Y como todos los caminos llevan a Pedro Sánchez, Esther Peña retó tanto a los barones críticos como a los presidentes populares a mostrar su malestar cara a cara con el presidente. A los primeros, en el comité del próximo sábado. A los segundos, en una conferencia de presidentes cuya fecha aún está por determinar. ■ 8 | Aragón
Martes, 3 de septiembre de 2024 el Periódico de Aragón

## **Economía**

# Azcón se reivindica tras el portazo de Becton y anuncia nuevas inversiones

El presidente considera que «son ellos» los que se equivocan, pese a reconocer que su marcha es una «mala noticia», y anticipa noticias en las próximas semanas

A. ARILLA Zaragoza

«Quien se equivoca es Becton Dickinson, no el Ayuntamiento de Zaragoza ni la DGA». Así de contundente y reivindicativo se mostraba ayer el presidente de la DGA, Jorge Azcón, en respuesta al portazo de la multinacional estadounidense, que la pasada semana anunció su renuncia a culminar su nueva fábrica de jeringuillas en la capital aragonesa. «Es una mala noticia, sin ningún género de dudas», reconoció Azcón, aunque aprovechó para anunciar «miles de millones de inversión» que se darán a conocer en las próximas semanas. Y recalcó que la de Becton era una inversión «de 200 millones», frente a los «más de 25.000 que hemos atraído en los últimos meses».

En cualquier caso, el presidente subrayó que los beneficios que la empresa tuvo gracias a la declaración de interés autonómico –que le facilitó Lambán en la anterior legislatura – fueron «administrativos», por lo que ya no tienen vuelta atrás. Sí que matizó el líder popular que el Ayuntamiento de Zaragoza, tal y como anunció la alcaldesa Natalia Chueca hace unos días, ya está



Jorge Azcón, entonces alcalde de Zaragoza, durante la colocación de la primera piedra de Becton en 2021.

Vaquero habla de «caso excepcional» y dice que los motivos son «estrictamente» empresariales

estudiando cómo recuperar algunos beneficios fiscales que fueron otorgados a Becton, aunque señaló que la línea de atracción de inversiones, con políticas fiscales, va a continuar. «Somos la envidia del sur de Europa, no hay otra región que haya atraído tanto», incidió Azcón.

Respecto a los más de 60 millones que la multinacional ya había invertido en Zaragoza, el presidente explicó que se quedarán «en el cajón», lo que refuerza su idea de que «quien se equivoca es Becton». «Hicieron una previsión de demanda y producción que ahora han reconsiderado que pueden hacer desde el resto de sus plantas como decisión estratégica. Por tanto, no son las administraciones quienes se equivocan haciendo que vengan empresas a invertir», concluyó.

Por su parte, la vicepresidenta y consejera de Economía, Mar Vaquero, reconoció ayer que han hablado con la empresa y que la decisión de esta es «estrictamente empresarial». Así, Vaquero calificó la noticia como «un caso excepcional que rompe la dinámica de inversiones a la que estamos acostumbrados», aunque Contexto

### Un adiós inesperado

La renuncia de Becton Dickinson a culminar su nueva fábrica de jeringuillas en el polígono Empresarium de Zaragoza pilló a todos con el pie cambiado. La multinacional tenía ya el 80% de la planta construida, y de hecho ya había 35 trabajadores operando desde ella.

Jaime Galindo

Estaba previsto, además, que para la primavera de 2025 hubiese ya 150 empleados, y la previsión era multiplicar los puestos por cuatro hasta llegar a los 600, con una inversión que iba a superar los 200 millones.

La multinacional tiene otra planta en Fraga que, según la propia empresa, seguirá desarrollando su cometido con normalidad.

aseveró que la DGA estaría más «inquieta» si Becton hubiese renunciado por alguna razón «que afectase al sector o la viabilidad».

Ahora, dijo la vicepresidenta, «lo deseable es que esta instalación albergue otra actividad, aunque eso está reservado a la iniciativa de la propia empresa». 
Y mostró su «preocupación» por los 35 trabajadores «cualificados» que ya operaban en la planta, afirmando que el Ejecutivo está «a su disposición» para ayudarles. 

■

El Periódico de Aragón

### Mercado de coches

# Las matriculaciones de turismos caen un 11,9% en lo que va de año

El sector del automóvil solo ha vendido 961 unidades nuevas este mes de agosto en una bajada del 22,3% frente a este periodo en 2023

EL PERIÓDICO Zaragoza

El pasado agosto se matricularon en España 52.354 turismos, con un descenso del 6,4% sobre el mismo mes de 2023, el peor dato en lo que va de año. Una cifra a la baja que se empeora en Aragón, con un descenso del 11,9% en lo que va de año, sumando 10.736 ventas en los últimos ocho meses. Además, en el pasado mes de agosto solo se matricularon en la comunidad 961 unidades nuevas, una bajada del 22,3% frente a este mismo periodo de 2023. Según reflejan los datos elaborados por Ideauto para las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam), se han matriculado en agosto 133 vehículos comerciales ligeros, lo que también marca un descenso del 25,7% frente al mismo periodo del



Concesionario de vehículos en Aragón.

año anterior. Sin embargo, en este segmento de automóviles el cómputo total del año en Aragón marca un ligero crecimiento del 4,6%.

En cuanto a los camiones industriales la caída en agosto ha sido del 64,4% con 1.062 ventas en todo el año que implican un repunte del 8,1%.



Una instalación productiva de Querqus, especializada en la fabricación y reciclaje de palés de madera.

# Expansión de una empresa familiar

# Querqus compra 15.000 m² en el PTR para ampliar su actividad

El fabricante de palés de madera invertirá más de 2 millones en las nuevas instalaciones y aumentará su capacidad logística y productiva

J. HERAS PASTOR Zaragoza

Larga vida a los palés de madera, unos envases industriales y comerciales cuya demanda es creciente. De su fabricación, reparación y reciclaje se encarga la empresa aragonesa Querqus, uno de los principales operadores de este mercado a nivel nacional, que se encuentra en pleno proceso de expansión y transformación de su actividad. Para afrontar estos retos, la compañía ha comprado una parcela de 15.000 metros cuadrados junto a su sede central, situada en el Parque Tecnológico del Reciclado (PTR) de Zaragoza, un revulsivo más para la reactivación que vive este polígono.

El objetivo de esta industria familiar es continuar dando pasos en la senda de crecimiento que viene siguiendo en sus casi 30 años de historia, al tiempo que avanza hacia un modelo de negocio comprometido con la economía circular y la sostenibilidad. Querqus prevé invertir más de 2 millones de euros en el proyecto, unas nuevas instalaciones que le permitirán ampliar sus capacidades logísticas y también las productivas.

«Es un proyecto ambicioso e ilusionante, con un crecimiento ordenado que queremos desarrollar en los próximos dos años», explicó a este diario Carmen Urbano, directora general de Querqus, propiedad de la familia Pérez Rangil. La inversión permitirá también agrupar actividades de la compañía y podría conllevar un incremento de plantilla

En su apuesta por la excelencia, Querqus se ha presentado al Perte de Economía Circular con un proyecto de automatización de la clasificación y reparación de palés, lo que aumentaría su capacidad de reciclaje. La inversión en la iniciativa

## La compañía opta al Perte de Economía Circular con un proyecto de reciclaje

sería de casi medio millón de euros. Con casi tres décadas de historia, la empresa alcanza actualmente los 80 trabajadores y una facturación que ronda los 11 millones de euros. Cuenta con seis centros propios operativos en España en Aragón, Cataluña y Castilla-León, flota propia de camiones y una amplia red de colaboradores nacional e internacional que le permiten llevar a cabo millones de movimientos de palés y embalajes industriales en la cadena de valor industrial y logística.

Querqus fabrica europalés EPAL en su planta de Sabiñánigo, y en su industria del polígono Empresarium todo tipo de carpintería industrial, palés y embalajes de medidas especiales. En el PTR concentra la actividad de reparación y reciclaje de estos envases, además de ser centro de sus actividades logísticas de almacenaje y distribución de palés, fundamentalmente de madera.

En sus instalaciones de Valls (Tarragona), Burgos y Briviesca (Burgos) lleva también a cabo labores logísticas, de reparación y reciclaje de palés y embalajes. Para proveer embalajes para exportación cuentan con tres cámaras de tratamiento fitosanitario, según exige la norma NIMF-15.

#### Responsabilidad ampliada

La empresa, pionera en embalajes sostenibles para la industria, proporciona soluciones de embalaje, de reciclaje y de gestión de residuos no peligrosos en un exigente contexto medioambiental para todas las empresas con actividades productivas, que deben de asumir la responsabilidad ampliada del productor (RAP) de envases a partir del 1 de enero de 2025. Con esta normativa, todas las empresas industriales y comerciales que pongan envases en el mercado tienen la responsabilidad de organizar y financiar el tratamiento de los mismos, una responsabilidad que hasta ahora solo recaía en el poseedor final.

En este sentido, Querqus puede ser un aliado para este cumplimiento legal al poder diseñar soluciones individuales para su correcta circularidad y gestión de los residuos de madera. ■

## La industria del electrodoméstico

# BSH España reduce casi un 10% las ventas pero mantiene los beneficios

La facturación se situó en 1.546 millones en 2023 y el resultado neto llega a 59,7 millones

J. H. P. Zaragoza

El grupo BSH Electrodomésticos en España cerró el pasado año con una facturación de 1.545,7 millones de euros, lo que supone un descenso del 9% respecto a 2022 (1.715,7 millones). La caída de las ventas se ha producido en un contexto de retroceso general del mercado. A pesar de ello, la compañía, conocida por comercializar

las marcas Balay, Bosch y Siemens, logró mantener los mismos niveles en su cuenta de explotación. El resultado neto se incrementó un 1,4%, hasta alcanzar unos beneficios de 59,73 millones frente a 58,9 del ejercicio precedente.

Así lo revelan las cuentas anuales depositadas en el registro mercantil por la 
compañía, cuya sede 
central y buena parte 
de su actividad están 
en Zaragoza. A nivel 
mundial alcanzó una 
facturación global de 
14.800 millones de 
euros en el año fiscal

2023, un 6,9% menos respecto al récord de 15.900 millones del ejercicio anterior.

Según apunta la dirección de la compañía a través del informe de gestión de sus cuentas de 2023, el pasado año estuvo marcado nuevamente por la incertidumbre y por «acontecimientos de desestabilización del entorno que han ocasionado efectos de alto impacto en los negocios». «Se han roto las cadenas logísticas, se han incrementado los costes de las materias primas, de los combustibles y de la cesta de la compra y han subido los tipos de interés y, por tanto, las hipotecas», sostienen desde el grupo. Todo ello, añaden, ha hecho que, al final, el consumidor español «disponga de menor capacidad adquisitiva y reduzca su inversión en el equipamiento del hogar».

A ello se suma que durante la pandemia las familias adelantaron la renovación de este equipamiento, lo que explica el comportamiento del mercado de electrodomésticos durante el año 2023, con una caída de las ventas en unidades de 7,5% y en valor de un 5% respecto a 2022.

«En este entorno complicado BSH ha tenido un comportamiento alineado con el mercado siendo capaz de mejorar ligeramente su participación en el mercado de salida de tienda», aseguran desde la empresa.



La fabrica de BSH de La Cartuja.

En concreto, BSH ha conseguido mantener su liderazgo en el sector español de electrodomésticos de línea blanca, con una cuota del 26,5% en 2023, según datos de la empresa de análisis GFK.

En su informe anual, la empresa reconoce que «la exposición a riesgos medioambientales en Europa es cada año mayor». En este sentido, recuerda que en julio de 2023 sufrir una inundación en la fábrica de lavadoras de La Cartuja ocasionada por las fuertes tormentas que sacudieron Zaragoza y, especialmente, al polígono donde está la planta. No hubo heridos, pero sí daños importantes que causaron pérdidas materiales y que obligaron a suspender la actividad. «Gracias al duro trabajo de los empleados pudimos volver a poner en marcha esta fábrica en dos meses», recuerdan desde BSH.■

10 | Aragón

Martes, 3 de septiembre de 2024 el Periódico de Aragón

# Política municipal

# Chueca activará este mes el calendario para negociar las ordenanzas fiscales

La alcaldesa avanza que tratará de lograr un consenso mayor con la oposición y se reúne con todo su equipo para «dar un impulso a lo que queda de año»

Ayuntamiento de Zaragoza

I. T. G. Zaragoza

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se reunirá con los tres portavoces de la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza el próximo viernes, una cita que servirá para dar inicio al nuevo curso político. No obstante, los encuentros van a ser más bien una formalidad previa a próximas reuniones que seguro serán más relevantes: las negociaciones para aprobar las ordenanzas fiscales de 2025, que son las normas que regulan los tributos que dependen del consistorio.

Sobre su postura al respecto de las nuevas ordenanzas, eso sí, Chueca no avanzó ninguna medida, puesto que todo será explicado «a su debido tiempo».

Si bien, ese proceso activará el calendario para aprobar los presupuestos de 2025, que según avanzó Chueca no espera tener listos antes de que acabe el año. Sí que confía la regidora, insistió también ayer, en poder comenzar a ejecutarlos antes que este año, cuando entraron en vigor el 14 de febrero.

En las negociaciones, Vox será de nuevo el socio preferente de los populares, aunque dado que la ultraderecha está tratan-



Reunión mantenida ayer en el Seminario de Chueca con el conjunto de su equipo de Gobierno.

do de alejarse del PP puede que en esta ocasión Chueca no lo tenga tan fácil tras la salida de los de Abascal del Gobierno de Aragón. Con Alejandro Nolasco como vicepresidente, el PP se garantizaba a cambio la estabilidad en los ayuntamientos de Zaragoza y Huesca. Pero hay dos cosas que han cambiado: Vox ya no es parte de la DGA, por lo que los populares ya no pueden dar nada por seguro; y que en la car

pital oscense, a pesar del pacto autonómico, la ultraderecha lleva meses poniéndole las cosas muy difíciles a la regidora, Lorena Orduna.

La alcaldesa dijo que espera «una oposición constructiva» y recordó que sus proyectos solo son suyos, de su Gobierno, sino que son los que avalaron los ciudadanos en las urnas hace un año y medio cuando el PP consiguió 15 de los 31 concejales. El objetivo, aclaró la regidora, es conseguir «un mayor consenso» que el año pasado, cuando solo se llegó a un acuerdo con Vox.

A partir de ahí, insistió Chueca, el Gobierno municipal intentará llegar a acuerdos con el resto de grupos políticos, pero «siempre teniendo clara que hay una vía, una estrategia y que ya tenemos un programa validado por las urnas, yo creo que eso es fundamental». «Nos vamos a sentar con todos y espero que el resto de grupos políticos sean capaces de entender que los acuerdos a los que lleguemos para poder sacar adelante el presupuesto no pueden ir en contra de lo que han dicho los zaragozanos en las urnas», insistió.

Ante estas palabras, la portavoz de los socialistas en Zaragoza, Lola Ranera, auguró que no confía en llegar a pactos con la alcaldesa y avanzó que, en su encuentro del viernes, le volverá a presentar el documento que ya defendió durante el debate del estado de la ciudad del pasado mes de julio. Aquel texto incluía una serie de pactos en materia de movilidad, inversiones en barrios y otros asuntos que jamás obtuvieron respuesta por parte

## El PSOE municipal anticipa que ve complicado llegar a pactos con el Gobierno del PP

del Gobierno municipal del PP. Así, en las próximas semanas tendrán que asentarse las bases de los próximos presupuestos una vez que ya se ha dado por iniciado, de forma oficiosa, el curso político. Para ello, Chueca reunió ayer a todos sus concejales y su equipo al completo para «mejorar la coordinación» entre las diferentes áreas y «dar un último impulso» en lo que queda del año para tratar de ejecutar al máximo el presupuesto en vigor.

Esta reunión tuvo lugar, como ya ocurriese el año pasado a principios de septiembre, en el edificio del Seminario, donde la alcaldesa se enclaustró durante toda la jornada junto con el resto de miembros del Gobierno, así como los asesores.

# **Normativa**

# Una campaña informará sobre los cambios en materia de movilidad

La nueva norma obliga a los ciclistas a contratar un seguro mientras la zona de bajas emisiones se pondrá en marcha en seis meses

I. T. G. / AGENCIAS Zaragoza

Las nuevas ordenanzas de Movilidad y de la Zona de Bajas Emisiones entran en vigor este mes de septiembre, si bien hasta 2025 desde el ayuntamiento se insistirá en dar a conocer ambas normativas antes de comenzar a aplicar estrictamente todos los cambios normativos.

Según explicó ayer la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, todo cambio en la normativa del ayuntamiento se inicia con una campaña informativa «para darlo a co-

nocer tanto a los ciudadanos como a la Policía Local» para que pueda empezar próximamente la entrada en vigor y el control de la ordenanza.

«Ahora mismo – precisó Chueca – todavía hay mucho desconocimiento por parte de los ciudadanos y necesitamos dar a conocer la nueva norma para poder empezar con ella a partir del año que viene».

Al respecto, Chueca insistió en que cuando se incorpora una nueva norma hay unos primeros meses que son informativos y después se aplican una vez que ya se considera que ha habido un tiempo suficiente para darla a conocer, y más cuando ambas ordenanzas se aprobaron en julio, en pleno verano.

Entre los principales cambios que implica la entrada en vigor de la ordenanza de Movilidad está la obligatoriedad de los ciclistas de contratar un seguro de responsabilidad civil, una medida que ha sido muy contestada por parte de los colectivos de usuarios de este modo de transporte. Además, los patinetes eléctricos no podrán ser conducidos por menores de 16 años y será obligatorio el uso del casco. En el caso de la zona de bajas emisiones, la norma ya dictaba que, una vez aprobada, los seis primeros meses serían para informar a la población de las nuevas restricciones para el tráfico que entrarán en vigor.

La ordenanza, en este caso, se aplicará en dos fases: en la primera se prohibirá el acceso a los coches contaminantes en un perímetro delimitado por el paseo Echegaray, San Vicente de Paúl, el Coso, plaza España, Conde Aranda, Mayoral, plaza Santo Domingo y Ramón Celma; y la segunda, que entrará en funcionamiento en 2030, se ampliará hasta Alonso V, Asalto, paseo la Mina, Constitución, plaza Paraíso, Paseo Pamplona, paseo María Agustín, plaza Europa.

# PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE CIUDAD



Estado de los trabajos en La Romareda en el día de ayer, con los listones que sujetarán la lona que cubrirá las obras del Gol Sur ya colocados.

# El derribo total de La Romareda y su construcción, a licitación este mes

Las obras de construcción del nuevo estadio iniciarán el proceso para su adjudicación en 15 días • La lona sobre el Gol Sur se colocará esta semana

I.T.G. Zaragoza

Las obras de La Romareda avanzan «a velocidad de crucero». Así
lo aseguró ayer la alcaldesa de
Zaragoza, Natalia Chueca, quien
avanzó que «en los próximos 15
días» saldrán a licitación las obras
de derribo de las tres tribunas que
quedan en pie de La Romareda y
también la construcción del nuevo estadio. Estos trámites administrativos se acompasarán con
los trabajos que ya se están llevando a cabo en el campo del Real Zaragoza y que han avanzado
más rápido de lo esperado.

Está previsto que antes del próximo jueves se reabra al tráfico la calle Jerusalén una vez que se hayan retirado todos los escombros que dejó el derribo del Cubo y, además, a mitad de mes comenzarán ya las excavaciones en el recinto de La Romareda para poder iniciar, en el mes de noviembre, la cimentación y la construcción del sótano que se

habilitará debajo del graderío del Gol Sur, el primero que se ha derribado.

Además, esta misma semana se colocará la lona que cubrirá las obras del Gol Sur y que incluirá, tal y como avanzó este diario, el lema Zaragoza nunca se rinde.

Y para entonces habrán tenido que salir a licitación los pliegos de las obras de la segunda fase de la construcción del nuevo estadio, que incluirá ya el derribo de las tres gradas que todavía están en pie y la edificación de la nueva estructura. Es decir, el grueso del proyecto, que en su conjunto está valorado en 151 millones de euros (182 millones IVA incluido, si bien este impuesto es deducible en este caso, aseguran desde la sociedad Nueva Romareda).

Dentro de esos 151 millones entran ya los 3,4 millones de euros que cuestan los trabajos de la primera fase que ya se están realizando y que se iniciaron el pasado 8 de julio. Estas obras incluían los derribos del edificio del Cubo, del edificio de la antigua Gerencia Otros proyectos. Equipamientos y calles

# La reforma de la fábrica de Giesa pronto verá la luz

La continuación de las obras en La Romareda no es el único proyecto que se va a impulsar en las próximas semanas. Según dijo ayer la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, también se van a licitar en breve las obras de rehabilitación de la antigua factoría de Giesa, un edificio situado en el barrio de Montemolín, entre los distritos de Las Fuentes y San José.

Este enorme inmueble se convertirá, según avanzó Chueca durante la campaña electoral y ratificó en el debate del estado de Zaragoza en una «ciudad del cine» que albergará platós de grabación, aulas de producción audiovisual y talleres de formación. «Es un proyecto que va a revitalizar los distritos de Las Fuentes y San José y que va a permitir el desarrollo de la industria audiovisual» en la capital aragonesa, afirmó la regidora durante una jornada de trabajo con el conjunto de su equipo de Gobierno.

También en las próximas semanas se adjudicarán las obras de reforma de la avenida Navarra, que continuará los trabajos ejecutados ya en la primera fase. Esta nueva abarcará el tramo comprendido entre el paseo Calanda y la calle Rioja.

Asimismo, también podrán conocerse pronto los detalles de las reformas que Chueca quiere llevar a cabo en la avenida Valencia, en el Coso y en la plaza San Miguel, unos proyectos que supondrán una inversión millonaria.

de Urbanismo – adosado a la Tribuna Preferente – y de la grada del Gol Sur, además de la excavación y la construcción de un sótano.

Así, se constata que finalmente la nueva Romareda se construirá en solo dos fases y no en cinco como se contempló en un inicio, a razón de una grada por cada temporada futbolística.

Sin embargo, dado que este planteamiento hubiera supuesto prolongar el plazo de las obras, que debían compatibilizarse con el uso del estadio por parte del Real Zaragoza, los responsables a cargo del proyecto optaron por evitar riesgos y ejecutar todo el proyecto en dos fases.

Ello supone, tal y como avanzó este diario, que el Real Zaragoza tendrá que mudarse de La Romareda y jugar, durante al menos dos temporadas, fuera de su casa. Es ahí donde entra en juego el estadio modular que se instalará en el Parking Norte de la Expo y que tendrá que estar listo en agosto del año que viene, de cara al inicio de la Liga.

En este caso, la construcción y cesión, en régimen de alquiler, del estadio modular, está ya en licitación. Las empresas interesadas en optar a este contrato tienen de plazo hasta el próximo 12 de septiembre para presentar sus ofertas.

#### Una inversión extra

La construcción de ese campo modular supondrá una inversión extra de otros 14,3 millones (más de 17 si se tiene en cuenta el IVA, también deducible), que se suman a los 151 que costará – si no hay sobrecostes – derribar la vieja Romareda y levantar la nueva.

Todo para llegar a tiempo a 2030, puesto que Zaragoza ya ha sido confirmada como una de la sedes del Mundial de Fútbol que organizará España, Portugal y Marruecos.

Si se cumplen los plazos previstos hasta ahora, será a finales de 2027 cuando esté terminado el nuevo estadio zaragozano después de más de 20 años de intentos fallidos.

No obstante, en la primera fase de las obras se ha conseguido avanzar más rápido de lo predeterminado e incluso se ha generado un colchón de tiempo que podrá utilizarse en los próximos meses en caso de que surjan problemas. La primera fase de los trabajos tendrán que estar terminada para el 20 de diciembre y entonces tendrá que haberse adjudicado la segunda fase, la que acabará definitivamente con el aspecto que siempre ha lucido el vetusto estadio zaragocista.

### Servicios sociales

# El Estado aportará 39 millones para cubrir el sistema de dependencia

La comunidad recibe un 5% del total repartido entre todas las autonomías mejorando el porcentaje asignado en 2023

**EL PERIÓDICO** Zaragoza

El Gobierno de Aragón aprobó ayer la firma del nível acordado para financiar la dependencia en 2024 por el que el Ejecutivo central aportará 39,9 millones a la comunidad autónoma, lo que representa un 5% del total repartido entre todas las comunidades.

El cómputo global de las aportaciones a todas las autonomías excepto País Vasco, Navarra y Ceuta y Melilla- asciende a 783.197.429 euros, la misma que en 2023 por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado; de ese montante, Aragón recibe en 2024 un 5,0998% del total previsto en la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y para el establecimiento y financiación del nivel de protección.

El denominado nivel acordado se determina teniendo en cuenta criterios como el nivel de gasto que ejecuta cada Gobierno autonómico en el ámbito de la dependencia, a cuántas personas atiende el sistema, cuál es el volumen de población potencialmente dependiente o si se han reducido las listas de espera, entre otros.

#### Objetivos cumplidos

El cumplimiento de parte de estos objetivos por parte de Aragón a lo largo del pasado ejercicio ha hecho posible «optimizar la financiación del sistema» para estas nuevas entregas. Así, la comunidad ha mejorado en más de acordado para 2024 en comparación al reparto de la cuantía correspondiente a 2023 cuando le correspondió un 3,9% del total a repartir «como penalización por los recortes llevados a cabo por el Ejecutivo anterior en la financiación de la dependencia desde el ejercicio 2021», según indican los actuales responsables de la Consejería de Bienestar Social y Familia.

Con todo, las cuantías que se reciben para hacer frente a este gasto social siguen estando muy alejadas de las acordadas en la puesta en marcha del sistema.



«En los momentos en los que más necesario era reforzar el sis-

char los recursos provenientes de los fondos europeos para incrementar la cobertura y la calidad del sistema», defienden desde el

Con todo, el nuevo acuerdo marco es beneficioso para los intereses de la comunidad. «Se está en condiciones de asegurar que en este año Aragón superará el nivel de inversión previo a la pandemia, que nunca debió recortarse, puesto que si algo se puso de manifiesto desde marzo de 2020 fue la vulnerabilidad de las personas dependientes, han remarcado. ■







Un grupo de mayores en una residencia.

# Transporte sanitario

# Aragón licita el nuevo contrato de ambulancias por 57,8 millones

Los pliegos recogen el incremento del precio de los combustibles y buscan mejores condiciones salariales para los conductores

EL PERIÓDICO Zaragoza

La consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón aprobó ayer la licitación del nuevo contrato del transporte sanitario no urgente por carretera en la comunidad autóno-

ma, por un coste de 57.832.291 euros para cuatro años, prorrogable por dos más.

De esta forma, el nuevo contrato se licita por 16,6 millones de euros más que el anterior, firmado en 2020, con la UTE Maís Egara por 41.211.805 euros y con una duración de cuatro años, prorrogables por

otros dos. De hecho, en este momento, está vigente la primera prórroga, hasta febrero de 2025.

Los pliegos del nuevo contrato del transporte sanitario programado recogen el incremento de la subida del precio de los combustibles e incluyen, como novedad, otorgar puntos por la mejora de las condi-

ciones salariales del personal que presta el servicio. Si la empresa adjudicataria presentara esta mejora y no la cumpliera, se le podría penalizar y el Gobierno de Aragón podría llegar a resolver el contrato.

El objetivo es mejorar la prestación del servicio y solventar los problemas que el contrato actual arrastra, como la carencia de personal o la no actualización de los salarios consecuencia de la falta de un convenio colectivo.

El contrato está dividido en tres lotes, uno para los sectores sanitarios de Huesca y Barbastro, que saldrá a licitación por 13,9 millones de euros para los cuatro años de aplicación; otro para los sectores Zaragoza I, II y III y el sector de Calatayud, por 34,4 millones; y el tercero para los sectores de Teruel y Alcañiz, por 9,4. ■

# Cooperación

El Periódico de Aragón

# Aragón se une al programa de ayuda humanitaria

**EL PERIÓDICO** Zaragoza

Después de recortar la partida destinada a los países en vías de desarrollo, el Consejo de Gobierno aprobó ayer la adhesión de la DGA al convenio de colaboración entre la Cooperación Descentralizada, - comunidades autónomas, y la Federación Española de Municipios y Provincias - y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Un acuerdo suscrito en noviembre de 2023 al que ya están adheridas varias comunidades y que potencia la actuación conjunta en materia de acción humanitaria.

La adhesión a dicho acuerdo supone la aportación por parte del Ejecutivo aragonés de 75.000 euros durante los tres próximos años, ascendiendo el total a 225.000 euros. ■

## Curso escolar

# La DGA contrata 18 técnicos de Educación Infantil

**EL PERIÓDICO** Zaragoza

El Consejo de Gobierno autorizó ayer la ejecución de un programa temporal que permitirá la contratación de 18 técnicos de Educación Infantil para las nuevas aulas de dos años que se ponen en marcha este curso 2024/2025, la mitad de ellas ubicadas en el medio rural.

Desde el Ejecutivo trasladan que estas aulas de escolarización anticipada dan continuidad a un proyecto consolidado, que favorece la conciliación familiar y que apuesta firmemente por la inclusión y el mundo rural. La mitad de las nuevas aulas están ubicadas fuera de las capitales de provincia. Se trata de una medida que está teniendo además muy buena acogida y un impacto muy positivo en los centros, ya que ayuda a asegurar la continuidad del alumnado al respetarse las plazas para el segundo ciclo de infantil. ■



Rambla de Báguena inundada ayer por cuarta vez en una semana.

# Alerta por inundaciones

# Las fuertes lluvias anegan por cuarta vez las calles de Báguena

La alcaldesa pide extremar precauciones y evitar riesgos • Los desbordamientos causan paradas en dos trenes de pasajeros

D. CHIC Zaragoza

Las fuertes tormentas golpearon ayer por cuarta vez sobre Báguena. La rambla que atraviesa la localidad turolense quedó inundada de nuevo y la alcaldesa del municipio, María José Rubio, se vio obligada a pedir en un bando a sus vecinos que extremen las precauciones. «Tened mucho cuidado con la rambla, si no se puede hacer nada, que el agua pase por donde tenga que pasar», advirtió ante el peligro que supone la reiteración de avenidas.

Desde primera hora de la tarde la lluvia desbordó la rambla del Aguallueve en el Jiloca y las aguas entraron en tromba por el centro del municipio. Algunos muros de huertos se derrumbaron y el barranco desbordado afectó con mayor virulencia a los bloques de pisos de la entrada del municipio. «Tener las calles inundadas cuatro días está provocando muchos problemas», manifestó Rubio, que insistió en pedir a los vecinos que no hicieran nada que los pudiera poner en riesgo. La localidad se ha inundado el jueves, el viernes, el sábado y este lunes.

Para el resto de zonas afectadas se mantenía a última hora activo el Plan Especial de Protección Civil ante fenómenos meteorológicos adversos. Estuvieron trabajando en la resolución de incidencias Guardia Civil, Bomberos y voluntarios de



Calle inundada en Villarroya del Campo.

Protección Civil. Además, se cortó preventivamente la circulación ferroviaria entre Calatayud y Embid por la crecida del río Ribota.

#### Trenes parados

Lo mismo sucedió con la conexión entre Ferreruela y Villarreal de Huerva, donde de hecho quedaron parados dos trenes de pasajeros, uno en Cariñena y otro en Caminreal. Los pasajeros – al cierre de esta edición, Adif no había podido precisar cuántos eran – iban a ser trasladados en bus entre los trenes (los de Cariñena a Caminreal, y viceversa), que se disponían a tomar el camino inverso.

Los cuerpos de emergencias desplegados por el Gobierno de Aragón atendieron avisos por las fuertes lluvias en amplias zonas de las provincias de Zaragoza y Teruel. En Romanos las aguas procedentes de la tormenta inundaron el jardín de la residencia de ancianos. Las alertas se repitieron en Villarroya del Campo, con calzadas dañadas, y el río Piedra también volvió a provocar una situación «difícil» a su paso por Cimballa, como el Aguallueve en Anento. El alcalde, Ramón Cristóbal, se encontraba a la espera de una «evaluación de daños», sobre todo por la rotura de las tuberías que abastecen a la población.

El Periódico de Aragón

En Aliaga el agua del río Guadalope arrastró un vehículo aparcado. Y la crecida del río Manubles puso en alerta a municipios ribereños como Ateca. También huboinundaciones en Villahermosa del Campo y en Galve, donde una tromba de agua inundó la sede de Dinópolis. ■

# Alta montaña

# Rescatado un escalador tras pasar una noche de temporal en el Aneto

Los efectivos de la Guardia Civil tuvieron que refugiarse antes de evacuar al montañero

EL PERIÓDICO Zaragoza

Un montañero de Córdoba de 60 años que sufrió un traumatismo craneoencefálico grave al resbalar en el glaciar del pico Aneto, en la Ribagorza, fue evacuado en las primeras horas de la mañana de ayer tras pasar una noche de fuerte temporal junto a sus dos compañeros y a los especialistas de la Guardia Civil desplazados la tarde del domingo para el rescate.

La alerta del accidente fue comunicada sobre las 17.10 horas y se activó un operativo de rescate. Tras ser depositados en la zona desde el helicóptero y valorar que no era seguro acceder hasta el lugar donde se encontraba el grupo de los montañeros, los rescatistas solicitaron la presencia de más especialistas para realizar la evacuación a pie.

Una vez en el lugar donde se encontraban los tres montañeros en apuros se procedió a inmovilizar al herido hasta el Collado de Coronas para su extracción en helicóptero, una opción que se descartó finalmente debido a la falta de visibilidad reinante en la zona. El operativo optó por solicitar la presencia de más especialistas y de otro sanitario con el material adecuado para pasar la noche en el lugar.

Finalmente en la mañana de ayer el herido pudo ser trasladado al hospital Miguel Servet de Zaragoza.

# **C**-distribución

Con motivo de los trabajos de mejora y ampliación de la red, nos vemos en la necesidad de interrumpir el suministro los días:

#### 05 de septiembre

Biota (16678031): 00:00 A 06:00 BIOTA N°1 ERMITA SAN JOSE (DETRAS ERMITA SAN JOSE EN BIOTA), C BALTASAR GRACIAN, C CANTARERIA, C CERVANTES,C CONSTITUCION,C ERAS ALTAS,C FERNANDO EL CATOLICO,C FUENTE,C HERMANOS ARGENSOLA,C HERRERIA,C JUAN JOSE GIMENEZ, C MAYOR, C MIGUEL SERVET, C NAVA, C NUEVA, C PEÑA, C RAMON Y CAJAL, C SAN JORGE, C SAN JOSE, C SAN JUAN, C TEJERIA C VIRGEN, C VIRGEN DEL ROSARIO, .DISEMINADOS (BIOTA),PZ (16663137,16663527,16663701,16663773): 00:01 A 15:00 DE 06 DE SEPTIEMBRE BIOTA N°1 ERMITA SAN JOSE (DETRAS ERMITA SAN JOSE EN BIOTA), C BALTASAR GRACIAN, C CANTARERIA, C CERVANTES, C CONSTITUCION,C ERAS ALTAS,C FERNANDO EL CATOLICO,C FUENTE, C HERMANOS ARGENSOLA, C HERRERIA, C JUAN JOSE GIMENEZ,C MAYOR,C MIGUEL SERVET,C NAVA,C NUEVA,C PENA,C RAMON Y CAJAL, C SAN JORGE, C SAN JOSE, C SAN JUAN, C TEJERIA,C VIRGEN,C VIRGEN DEL ROSARIO, DISEMINADO ED DISEMINADOS (BIOTA), PZ ESPAÑA

Cariñena (16584459): 23:00 A 07:00 DE 06 DE SEPTIEMBRE AV CAMPO DEL TORO, AV EJERCITO DE ESPAÑA, AV ESTACION (DE LA), AV RIBO LAHOZ, C ARRABAL ALTO, C CANICILLO, C CERNADA, C ESCUELAS, C LUIS AULA, CARIÑENA PLATERA (AFUERAS 26 EN CARIÑENA), CN PLATERA, CR ENCINACORBA, PE LA PLANA

Mequinenza (16646769): 08:30 A 14:00 C MONTE LA PICARDA, C/ LA INDUSTRIA, S/N (POLIGONO LA MARGARITA), CN DELLA SEGRE, CR CP, MARKUS (MEQUINENZA), SAT DELLASEGRE (PARTIDA DELLA SEGRE, GRUPO BOMBAS EN MEQUINENZA)

Zaragoza (16659757): 08:00 A 15:30 C/ARCO DE MEDINACELI (ZARAGOZA) (16724793): 08:00 A 13:00 BARRIO GARRAPINILLOS (GARRAPINILLOS),C RINCON ALMENARA,C RIO AGUAS VIVAS,C TORRE VILLARROYA,CN BARBOLES,UR VILLAROYA,URB.AGUASVIVAS (TORRE GASCON EN ZARAGOZA)

Trabajamos para mejorar la calidad del servicio eléctrico. **TELÉFONO DE AVERÍAS:** 900849900

14 | Aragón

Martes, 3 de septiembre de 2024 el Periódico de Aragón

## Administración

# El ayuntamiento no puede clausurar el centro de refugiados pese a ser ilegal

El consistorio zaragozano es conocedor de la infracción urbanística del local de la calle La Milagrosa, pero no puede hacer nada porque ya hay gente viviendo

A. T. B. / I. T. G. Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza no puede clausurar el centro de refugiados de la calle La Milagrosa, en el barrio de Delicias, a pesar de que el local está incumpliendo la normativa municipal para albergar un espacio de esta naturaleza. Así lo explicaron ayer a este diario desde el área de Urbanismo del consistorio zaragozano después de que la comunidad de vecinos de los números 5 y 7 haya denunciado ante el Cuerpo Nacional de Policía una situación de «irregularidad urbanística». Se trata de una infracción que se conocía en el seno del ayuntamiento, pero ante la que no se puede hacer nada porque ya hay gente viviendo allí. De hecho, tan solo se podría promover una propuesta de sanción.

El 31 de julio, el área de Urbanismo dejó sin efecto la declaración responsable, rechazó la licencia para reconvertir el local en vivienda y ordenó la inmediata paralización de las obras. Pero, apenas unos días después, el centro gestionado por la fundación Cepaim comenzó a recibir a refugiados hasta el punto de que ahora la situación es similar a la que hay que seguir ante un caso de okupación. En cualquier caso, asegura-



El centro de refugiados de la calle La Milagrosa, en el barrio de Delicias, está operativo desde agosto.

ron desde Urbanismo, debería ser el propietario del local quien iniciara los trámites legales para solicitar el desalojo, en este caso, la promotora Talayero Langarita SL.

#### Cronología de la denuncia

A finales del año pasado, la compañía adquirió el local a una entidad de la beneficencia por un importe de 238.000 euros. Anteriormente, el espacio lo ocupaba una academia de oposiciones de enfermería, que permaneció abierta hasta mayo de 2023. De ahí que el local incumpla un requisito imprescindible para reconvertirlo en vivienda porque deben transcurrir 36 meses desde el cese de la última actividad, en este caso, el de la academia. Tampoco cuenta el centro con la licencia de actividad clasificada para acoger un albergue social.

Todo ello se puso en conocimiento de la Policía a través de la denuncia formulada el 9 de agosto por la comunidad de vecinos a través de su abogado, el letrado Santiago Palazón. El escrito fue ampliado con una segunda denuncia sobre la continuación de las obras con «actuaciones sobre arquetas» a pesar de que el consistorio zaragozano ya había ordenado la paralización de las obras.

El local es un centro de personas refugiadas que gozan de protección internacional, si bien desde la fundación Cepaim rehusan hacer declaraciones sobre el periodo de estancia de los refugiados en este emplazamiento y su procedencia. No hay menores de edad.

# Violencia familiar

# Una mujer raja con un cristal la cara de su novio tras una disputa en Delicias

A. T. B. Zaragoza

Laura Trives

El Cuerpo Nacional de Policía detuvo ayer de madrugada a una pareja de origen sudamericano como presuntos autores de un delito de violencia doméstica por, supuestamente, agredirse mutuamente en el interior del domicilio en el que residen en el paseo Calanda, en el barrio zaragozano de Delicias. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, la peor parte de la disputa se la llevó el varón al recibir un corte en la cara con un trozo de cristal que le hizo sangrar abundantemente hasta el punto de que fue trasladado de urgencia al hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.

Los hechos tuvieron lugar este lunes por la mañana, en tomo a las 07.40 horas, cuando la sala de emergencias del 091 recibió la llamada de un vecino alertando de la citada escena. Hasta allí fue comisionada una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, cuyos efectivos procedieron a la detención de la pareja. Él, no obstante, fue trasladado a un centro hospitalario antes de ser conducido a los calabozos de la comisaría Actur-Rey Fernando porque perdía mucha sangre como consecuencia del corte que la mujer le infligió en el rostro. ■.

# Agresión sexual

# Detenido por tocar los pechos de un niña en el Parque de Atracciones

La Policía arresta al novio de una amiga de su madre por manosearla en una mesa de picnic en una fiesta por la independencia de Nicaraga

A. T. B. Zaragoza

El Cuerpo Nacional de Policía detuvo el domingo por la tarde a un hombre – B. D. P. (Nicaragua, 1987) – como presunto autor de un delito de agresión sexual por, supuestamente, tocar los pechos de una menor de 12 años en el Parque de Atracciones de Zaragoza. Según denuncian la joven y su madre, el detenido la manoseó tras agarrarla del hombro cuando ella se quería levantar de una mesa de picnic y de todo ello dieron traslado a un vigilante de seguridad del complejo, que le retuvo en un cuarto hasta la llegada de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Se da la circunstancia de que el arrestado es la pareja sentimental de una amiga de la madre de la víctima.

Asistido por Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén, el

detenido se acogió a su derecho a no declarar y quedó en libertad tras pasar ayer por la tarde a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, en funciones de guardia. Su currículum delictivo contabiliza tres antecedentes y su situación administrativa en territorio nacional es irregular hasta el punto de que la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Zaragoza emitió en 2022 una orden de expulsión.

#### Cuarto de vigilancia

Los hechos referidos se remontan a la tarde de este domingo, en torno a las 19.00 horas, cuando la sala de emergencias del 091 recibió una llamada alertando de la situación. Hasta el lugar de los hechos fue comisionada una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, cuyos efectivos encontraron al detenido en un cuarto mientras permanecía retenido por un vigilante de seguridad del Parque de Atracciones.

Tanto la víctima como su madre explicaron a los agentes que habían llegado al complejo al mediodía, en torno a las 12.00 horas, con motivo de una fiesta en honor a la independencia de Nicaragua. Lo hicieron en compañía de dos familiares y dos parejas. Él, por su parte, se limitó a explicar a los agentes que solo había discutido con su pareja. Todo ello fue puesto luego en conocimiento de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM).

### Cinco Villas

# Navardún frena la instalación de una macrogranja con el aval del Inaga

El órgano ambiental archiva la solicitud de autorización de una explotación de 7.200 cabezas y el ayuntamiento anula la licencia para otra de 2.000

JORGE HERAS PASTOR Zaragoza

La lucha del pequeño municipio de Navardún contra la instalación en su término de macrogranjas de cerdos está dando sus frutos. Un mismo promotor impulsa desde hace varios años la instalación en esta localidad de las Altas Cinco Villas de tres explotaciones porcinas intensivas con una capacidad conjunta de 16.400 cabezas. Dos de ellas han quedado paralizadas y todo apunta a que la tercera correrá igual suerte. El último varapalo para el inversor ganadero ha llegado del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), que ha inadmitido a trámite y archivado la solicitud de la autorización para uno de los proyectos, de 7.200 plazas (equivalente a 864 UGM), el máximo que permite la legislación autonómi-

El órgano ambiental del Gobierno de Aragón ha adoptado la decisión tras la petición de información, la reclamación de varios particulares y las posteriores gestiones efectuadas con sus correspondientes aportaciones de documentación por parte del ayuntamiento. Tras atender a las alegaciones que efectuó el promotor – Aldamola Gordués SL, con do-



Protesta de los vecinos de Navardún contra la instalación de macrogranjas de cerdos en el municipio.

micilio en Mollerusa (Lérida)—, ha resuelto archivar la solicitud de la autorización ambiental integrada y evaluación de impacto ambiental.

La resolución del Inaga se ha tomado en base a un informe de no compatibilidad urbanística del proyecto emitido en septiembre de 2023 por la arquitecta de la Mancomunidad de las Altas Cinco Villas a petición del ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.3 de la Ley de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.

Contra la resolución del Inaga cabe interponer un recurso de alzada o abrir la vía judicial. «Pese a ser Navardún un pueblo pequeño y los promotores una multinacional del sector, este ayuntamiento y sus servicios jurídicos estaremos pendientes de los posibles recursos que se presenten», señaló a este diario la alcaldesa del

municipio, Leire Mendive Gil (CHA). Ahora queda pendiente que el Inaga se pronuncie sobre una segunda explotación porcina promovida en Navardún por el mismo inversor - la familia Mola— y de idéntica capacidad (7.200 plazas) que el proyecto que ha sido archivado.

Anteriormente, el ayuntamiento ya había paralizado la implantación de otra granja del citado promotor de 2.000 cabezas porcinas al anular la licencia ambiental que concedió la anterior corporación municipal. El consistorio declaró la nulidad de la concesión siguiendo el criterio aprobado por el Concejo Abierto del municipio y tras el informe emitido por el Consejo Consultivo de Aragón, que recomendaba dar ese paso. «El procedimiento era nulo de pleno derecho por cómo se hizo la tramitación y por infringir la legalidad vigente», afirma Mendive, que sostiene que la granja no respeta las distancias mínimas con el núcleo de población y se plantea en un espacio protegido y una zona «donde no tenemos asegurada el agua para la población» debido a la sequía.

El promotor interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la nulidad de la licencia

El Periódico

## «Poco a poco vamos dando pasaos y evidenciando que los proyectos son un despropósito»

municipal. «Hemos contestado a la demanda y estamos a la espera de juicio», apuntó la alcaldesa, quien expresó su satisfacción por los éxitos logrados en su afán por parar la instalación de estas granjas de gran tamaño.

«Poco a poco vamos dando pasos y evidenciando que estos proyectos son un despropósito e infringen toda la legalidad vigente», defiende. «El pueblo está unido en esta lucha», recalcó. No obstante, lamenta que Navardún sea el único municipio de la Bal d'Onsella que está «dando la cara» contra los polémicos proyectos de ganadería intensiva. «Es una pena que no haya conciencia de la gravedad del asunto, es un problema de todos», argumentó. ■

# Hoya de Huesca

# El Plan Impulso de la Diputación de Huesca invertirá 7,8 millones

La cifra, que es «histórica» en la provincia, se va a destinar a los 201 municipios y supone una subida de 700.000 euros respecto a 2023

EL PERIÓDICO Huesca

La nueva edición del Plan Impulso de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) invertirá 7,8 millones de euros en los 201 municipios, lo que supone un incremento aproximado de 700.000 euros respecto a 2023. El objetivo es ofrecer más recursos a los municipios y especialmente al medio rural.

El presidente de la DPH, Isaac Claver, presentó ayer junto a la alcaldesa de Estadilla, Pilar Lleyda, el Plan Impulso para 2024. Entre ambos planes, la DPH habrá gestionado 15 millones de inversión en toda la provincia.

Con este plan, la DPH consigue este año la mayor inversión histórica en los municipios de la provincia: 25.600.000 euros. De ellos, 7,8 millones son del Plan Impulso y 17,8 millones del Plan de Obras Ordinario. ■

# Pirineo

# Licitada la explotación de cuatro depuradoras

EL PERIÓDICO Zaragoza

El Instituto Aragonés del Agua (IAA) licitó ayer la contratación del servicio de conservación, mantenimiento y explotación de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Sabiñánigo, Sallent de Gállego, Ansó y Lanuza por una cuantía de casi 1,6 millones y un periodo de dos años. Además del mantenimiento de

las citadas depuradoras, estaciones de bombeo e instalaciones anejas, la empresa adjudicataria deberá desecar los lodos producidos y reparar o reponer los elementos deteriorados, entre otras actuaciones, según informó ayer el Gobierno aragonés.

Debido a la dispersión geográfica y a la tipología de instalaciones, la plantilla directamente adscrita a este servicio deberá estar integrada por un mínimo de 8 trabajadores. ■

#### Sudokus

|   |   | 5 |   |   |   | 6 |   | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 6 |   |   | 9 |   | 5 |   | 7 |
| 7 |   |   |   |   |   |   | 4 |   |
| 9 |   |   | 6 | 5 | 4 |   | 2 |   |
| 2 |   | 4 |   | 3 |   | 9 |   |   |
| 6 |   |   | 2 |   |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   | 8 |   | 9 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 8 |

|   | 3   |   |   | 5 | 6 |   |   | 4 |
|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|
|   |     |   | 8 | 9 |   |   |   | 6 |
|   | 6   |   |   |   |   |   | 7 |   |
| 9 |     | 7 | 1 |   |   |   |   |   |
|   |     |   |   |   |   |   |   | 2 |
|   |     | 3 | 7 |   |   | 5 | 8 |   |
|   | //X | 2 |   |   | 9 |   |   |   |
|   | 1   |   |   | 2 |   |   |   |   |
| 4 |     |   |   |   |   |   |   | 5 |

| 2 |   |   | 8 | 1 | 6 |   |    |   |
|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
|   |   |   |   | 5 | 2 |   |    |   |
|   |   |   |   |   |   | 7 | 1  |   |
| 7 |   | 5 |   |   | 8 |   |    |   |
| 8 | 4 |   | 2 |   |   | 5 |    |   |
|   |   |   |   | 3 |   |   |    | 6 |
| 3 | 6 | 4 |   |   |   |   | /1 |   |
|   | 1 |   | 3 |   |   |   |    | 7 |
|   |   |   |   | 4 | 9 |   |    |   |

| 8                                                                                  | 9    | Þ    | 9   | 1   | 3    | 6   | 2    | 1   |   | 9  | 5 | 8 | 1   | L  | I |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-----|------|-----|------|-----|---|----|---|---|-----|----|---|
| 2                                                                                  | 6    | 1    | 8   | 9   | Þ    | L   | 9    | 3   |   | L  | P | 6 | 8   | Z  | Ĭ |
| 9                                                                                  | L    | 3    | 6   | 1   | 2    | 8   | Þ    | 9   |   | I. | 3 | 9 | 6   | Þ  | Ī |
| 9                                                                                  | g    | 6    | 1   | 3   | 8    | +   | 1    | Z   |   | 6  | 8 | g | 7   | 9  | i |
| þ.                                                                                 | L    | 8    | L   | 3   | 6    | 9   | 8    | 9   |   | 2  | 1 | 1 | ŝ   | 3  | į |
| 3                                                                                  | 2    | 1    | *   | 9   | 9    | 1   | 8    | 6   |   | 3  | 9 | P | 2   | B  | I |
| 6                                                                                  | ٠    | 2    | 9   | 8   | 9    | 3   | 1    | L   |   | 8  | 1 | 2 | 3   | Į. | ĺ |
| L                                                                                  | 8    | 5    | 3   | 6   | t    | Z   | 9    | Þ   |   | 9  | 9 | Ε | 1   | 6  | ĺ |
| į.                                                                                 | 3    | 9    | 2   | *   | 1    | 9   | 6    | 8   |   | 2  | 6 | 1 | 9   | ç  | į |
| de.                                                                                | ller | ne i | las | са  | sill | as  | var  | das |   | F  | 3 | 2 | 6   | P  |   |
|                                                                                    |      |      |     |     |      |     |      |     |   | 1  | * | 9 | 9   | 8  | i |
| de los recuadros de 9x9<br>cuadrados, con cifras del<br>I al 9, sin repetir ningún |      |      |     |     |      |     |      | 9   | 8 | 6  | 1 | 5 | 1   |    |   |
|                                                                                    |      |      |     |     |      |     |      | 9   | L | 8  | ħ | E | i   |    |   |
| 4                                                                                  | W.6  |      | 120 | 94  | -21  | 5.4 | 161  | 384 |   | 3  | 6 | 9 | 1   | L  | į |
| ш                                                                                  | HITE | TO   | en  | HIE | na i | DHS | arti | 4   |   |    | - |   | 100 |    | 1 |

fila, en una misma

subcuadrícula de 3x3

columna, o una

9 6 Þ

2 1 6

2 1 1 8 8 8 8 9 9

5 2 2 8 1 8 4 5 9

## Seis diferencias





Diferencias: I. El reloj es distinto. 2. El portaplumas está movido. 3. No se ve la pata de la silla. 4. El escritorio es más grande. 5. La manga es diferente. 6. Falta un papel.

## Crucigrama

HORIZONTALES.-1: Gordura excesiva. Déspota, dictador.-2: Acción de salar un alimento para su conservación. Señalar con jalones.-3: En romanos, cien. Existían. Rabotazo.-4: Moneda de oro del Perú. Ermitaño. Abreviatura de anno domini.-5: Nacido en Letonia. Trae a la memoria algo o a alguien. Falto de juicio.-6: Orificio del recto. Undécima. Impresión que los efluvios producen en el olfato.-7: Símbolo del sodio. Que se deleta en hacer sufrir. Ladrona que hurta con maña y cautela cosas de poco valor.-8: Que se pueden disolver. Enterramientos, sepulcros.-9: Símbolo del carbono. En una bicicleta, barra o palanca que une el pedal al freno. Juntamos.-10: Contingencia o proximidad de un daño. Gratas, placenteras. Símbolo del oxígeno.-11: Onduló. Ejecutan algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. Símbolo del tecnecio.-12: Animal vertebrado ovíparo con el cuerpo cubierto de plumas. Conjunto de servicios públicos orientados al cuidado de la salud de una comunidad. Pronuncia un discurso en público.-13: Tronco cortado y pequeño que se utiliza como asiento. Parte trasera de algo. Escuchadas.-14: Olivácea. Salida o aparición del sol o de otro astro por el horizonte.-15: Curables. Vapuleos, tundas.

VERTICALES.- 1: Fluctúan. Nacidos en Croacia.-2: Símbolo del bario. Niñas pequeñas. Llama en solicitud de ayuda formal o ritualmente.-3: Que ha sido nombrado para una dignidad o empleo y aún no ha tomado posesión. Acatan una orden.-4: Fiesta nocturna con música y baile. Tópico. Percibía el sonido.-5: Sube la bandera en el mástil. Nacidos en Noruega. Símbolo del terbio.-6: Ceda voluntariamente su sangre con destino a personas que la necesitan. Nuboso. De color similar al del cielo sin nubes.-7: Partícula negativa. Teme, desconfía o sospecha. Vano, fútil.-8: Símbolo del deuterio. Descubra lo secreto. Compañeras.-9: Pierna trasera del cerdo, curada o cocida entera. Ápice.-10: Cerrar, tapiar. Limpia, clara y bien definida. Símbolo del americio.-11: Esclavo de los lacedemonios. Perfeccionado, mejorado. Número neperiano.-12: Hecha pedazos. Tela de tejido acordonado que se usa principalmente para vestidos de mujer. Átomo que por pérdida o ganancia de uno o más electrones adquiere carga eléctrica.-13: Antigua medida de longitud. Que no han sido heridos. Cuero para vino.-14: Diestras en nadar. Acuerdo, pacto.-15: Mujeres que pronuncian discursos en público. Crepúsculos.

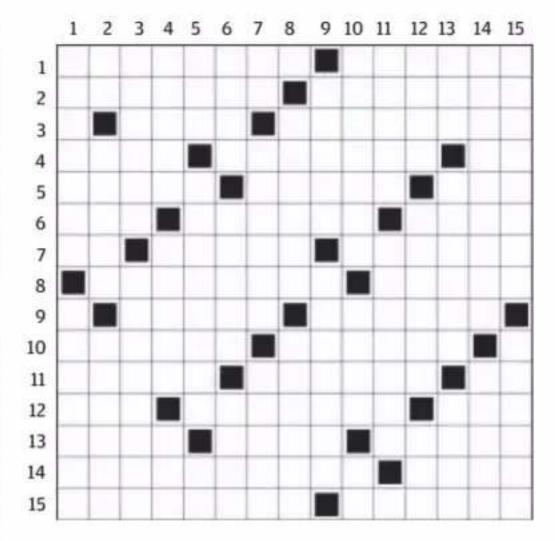

Solución sólo horizontales.-1: Obesidad, Tirano.-2: Salazón, Jalonar.-3: C. Eran, Rabotada.-4: Inca. Eremita. AD.-5: Letón. Evoca. Ido.-6: Ano. Oncena. Olor.-7: Na. Cruel, Batera.-8: Solubles. Fosas.-9: C. Biela. Unimos.-10: Riesgo, Amenas. O.-11: Ondeó. Imitan. Tc.-12: Ave. Sanidad. Ova.-13: Toco. Zaga. Oidas.-14: Aceiturada. Orto.-15: Sanables. Meneos.

# Olafo el vikingo Por Chris Brownie





#### **Ajedrez**

Las negras juegan y ganan



Solución ajedrez: 1-..., C13+; 2-Rh1, Cxg3+; 3-Cxg3, Th2++

# **HORÓSCOPO**

ARIES 21 MARZO A 19 ABRIL

► Sea exhaustivo analizando cualquier propuesta relacionada con su trabajo y no se deje deslumbrar. Tendrá que atender ciertos compromisos sociales. Clima afectivo sin problemas.

TAURO 20 ABRIL A 20 MAYO

► Sentirá un impulso irresistible de renovación. Sea precavido y procure no dar pasos en falso. Un lazo afectivo que ya existe se fortalecerá. La noche le brindará buenos momentos.

■ Necesitará una gran dosis de concentración para resolver ciertos asuntos. Es muy posible que reciba una felicitación en su trabajo. Aclare su situación sentimental.

CÁNCER 21 JUNIO A 22 JULIO

En el trabajo le conviene tomar la iniciativa y no dejarse llevar por los acontecimientos. Se prevé una intensa vida social. Dedique más tiempo a sus hijos, si los tiene.

LEO 23 JULIO A 22 AGOSTO

La nota del día será la tranquilidad, tanto
en el aspecto profesional como en el
personal. Quizás se sienta tentado hacer cambios en
su hogar. Buena armonia en todos los campos.

VIRGO 23 AGOSTO A 22 SEPTIEMBRE

► No de por terminado nada importante sin consultar con su pareja. No se adelante a los acontecimientos y se sorprenderá de lo favorables que resultan. Procure controlar sus gastos.

LIBRA 23 SEPTIEMBRE A 22 OCTUBRE

➤ Sus esfuerzos profesionales se verán recompensados, pero sea discreto en su entorno laboral si quiere evitar envidias. Excelentes relaciones en el ámbito familiar y sentimental.

► Acaso no vea con claridad la decisión a tomar en un tema profesional, pero no hay motivos para preocuparse, ya que sus perspectivas son buenas. Dedique la noche a la familia.

► Debe poner toda la carne en el asador si quiere resolver esos asuntos que tiene pendientes. Dé máxima prioridad a los proyectos profesionales. Descanse todo lo que pueda. CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE A 19 ENERO

► Necesitará mucho empuje para llevar a cabo su trabajo, que hoy se verá muy incrementado. Recapacite antes de dar un paso en falso. Logrará reanudar viejas y buenas amistades.

ACUARIO 20 ENERO A 18 FEBRERO

O Quizás deba revisar sus planes de trabajo
y dar un nuevo giro a algún tema. Recibirá
sustanciosos beneficios a corto plazo. No deje que le
invada la depresión y salga con sus amigos.

PISCIS 19 FEBRERO A 20 MARZO

▶ Podrá llevar a cabo su trabajo sin
problemas. Es posible que piense en
practicar algún nuevo deporte. Sus amigos le van a
proporcionar muy gratos momentos.

Servicios | 17 el Periódico de Aragón Martes, 3 de septiembre de 2024

# **El tiempo**

#### Mañana Temperaturas en descenso Máxima Minima Cielo nuboso o cubierto con chubascos tormentosos Prevista en Prevista en en Aragón que pueden ser localmente fuertes o persistentes e ir Zaragoza Zaragoza acompañados de granizo. Temperaturas en descenso. En el valle del Ebro, viento flojo del noroeste aumentando a moderado; en el resto, viento flojo variable. Jaca 12°/21° Benasque 70/210 **El Sol Probabilidad** Sos de lluvia en Salida 07.30 del Rey Zaragoza 20.36 Puesta Católico (~ Huesca Barbastro 13º/20° 15°/22° 13º/22° La Luna Salida 07.42 Sariñena Puesta 20.53 Monzón 16°/23° 15°/23° Nueva 3 de septiembre 38% Yesa == Creciente Zaragoza 10 de septiembre Fraga 16º/24º Calatayud 16°/23° Llena 12°/21° 18 de septiembre 50% Sotonera Menguante 25 de septiembre Daroca 11º/19º **Embalses** 42% Mediano Alcañiz 140/220 Calamocha España, hoy Montalbán 10°/18° mín. máx. El Grado 10°/18° A Coruña 14 19 m³/s el Alicante 23 26 caudal del 16 18 Ebro ayer a Bilbao su paso por 12 29 Cáceres Zaragoza Córdoba 19 33 Santa Ana 18 22 Las Palmas 11º/22º 8 10 León 16 18 Logroño 20 30 Mequinenza Madrid 23 25 Málaga 23 31 Murcia 13 15 Oviedo 14 21 Ribarroja Palencia 22 30 Palma 16 19 Pampiona 18 19 San Sebastián **Indice UV** 15 17 Santander 18 30 Sevilla Predicción para mañana del índice de radiación UV máximo 21 29 Valencia en condiciones de cielo despejado 18 24 Zaragoza 7 8 9 10 11 Riesgo ALTO en Zaragoza, Huesca y Teruel Teruel Zaragoza Huesca

# Santoral

San Gregorio I Magno papa San Aigulfo y compañeros San Aristeo obispo San Auxano de Milán Santa Basilisa de Nicomedia San Crodogango de Sées Santa Febe de Corinto San Macanisio de Irlanda San Mansueto de Toul San Marino de Titano San Rimagilo de Stavelot San Sandalio de Córdoba San Vitaliano de Caudium

# **Farmacias**

| ZARAGOZA                 |               |
|--------------------------|---------------|
| De 9:15 a 9:15 h. del d  | ia siguiente: |
| GRAN VÍA                 | (7)           |
| Pº. de Sagasta, 8        | 976226203     |
| SAN JOSÉ                 |               |
| Miguel Servet, 84        | 976422366     |
| María Moliner, 74-76     | 976372796     |
| CASABLANCA               |               |
| Ntra. Sra. las Nieves, 7 | 976563542     |
| ARRABAL                  |               |
| San Juan Peña, 181       | 976510980     |
| CENTRO                   |               |
| San Miguel, 17           | 976221003     |
| DELICIAS                 |               |
| Via Hispanidad, 136      | 976338069     |

| CALATAYUD                   |           | BARBAS                 |
|-----------------------------|-----------|------------------------|
| Marcial, 4                  | 976881254 | Ordesa, 18             |
| CASETAS                     |           | JACA                   |
| Aut. de Logroño, 67<br>EJEA | 976771743 | Zaragoza, 17<br>SABIÑÁ |
| Pº del Muro, 15             | 976660061 | Serrablo, 81           |
| LA ALMUNIA                  |           | 1557H311671125         |
| Plaza de España, 1          | 650149169 | TERUEL                 |
| TARAZONA                    |           | Fuentebuen             |
| Av. Reino de Aragón, 3      | 976642685 | Santa Amali            |
| UTEBO                       |           |                        |
| Las Fuentes, 6              | 976792667 | ALCANI                 |
|                             |           | Avda. Aragói           |
|                             |           | Blasco, 19             |
| HUESCA                      |           | ANDOR                  |
| San Orencio, 6              | 974238266 | Escucha, 10            |
|                             |           |                        |

|                                           | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| BARBASTRO                                 |                                       |
| Ordesa, 18                                | 974316260                             |
| JACA                                      |                                       |
| Zaragoza, 17                              | 974361886                             |
| SABIÑÂNIGO                                |                                       |
| Serrablo, 81                              | 974480546                             |
| TERUEL                                    |                                       |
| Fuentebuena, 66                           | 978609113                             |
| Santa Amalia, 2                           | 978609985                             |
| ALCAÑIZ                                   |                                       |
| Avda. Aragón, 43                          | 978830736                             |
| Blasco, 19                                | 978831251                             |
| ANDORRA                                   |                                       |
| ALCAÑIZ<br>Avda. Aragón, 43<br>Blasco, 19 | 978830736                             |

978880293

# Cortes de agua

MAÑANA

No hay previstos cortes de agua.

La aclaración de incidencias podrá facilitarse por la Unidad de Guardallaves adscrita al Servicio de Explotación del Agua Potable, Via de la Hispanidad 45-47, llamando al teléfono 976721550.

## La suerte

| ONCE           |       | 02/09/2024 |
|----------------|-------|------------|
| 72.486         |       | Serie: 010 |
| El Gordo       |       | 01/09/2024 |
| 02-11-24-31-45 |       | Clave: 4   |
| ACI            | ERTAN | ITES EUROS |
| 5+1            | 0     | 0,00       |
| 5+0            | 0     | 0,00       |
| 4+1            | 24    | 7.103,00   |
| 4+0            | 178   | 171,90     |
| 3+1            | 997   | 35,07      |
| 3+0 9          | .043  | 12,57      |

Súper ONCE 02/09/2024

15,428

136.865

5,67

3,00

Sorteo 5

2+1

2+0

02-03-05-09-11-16-19-21-22-27-29-32-45-51-53-56-61-78-79-85

#### Euro Jackpot

Sorteo 30/08/2024 08-11-25-31-48 Soles: 11-12

#### **Eurodreams**

Sorteo 02/08/2024 03-20-24-27-33-36 S: 03

| 02/09/2024 |
|------------|
| 457        |
| 426        |
| 565        |
|            |

| DONO<br>02-04-0<br>ACERTA | 5-07-22-38 | 02/09/2024<br>C:33-R:1<br>EUROS |
|---------------------------|------------|---------------------------------|
| 6                         | 0          | 0,00                            |
| 5+C                       | 72         | 60.306,32                       |
| 5                         | 5,363      | 837,59                          |
| 4                         | 87.460     | 16,87                           |
| 3                         | 422 188    | 4.00                            |

#### Euromillones 30/08/2024

03-24-27-33-42 El millón: GRH77927

| Elmi | llón: GBH77927 | E: 04-06   |
|------|----------------|------------|
|      | ACERTANTES     | EUROS      |
| 5+2  | 0              | 0,00       |
| 5+1  | 5              | 184.395,87 |
| 5+0  | 14             | 15.391,55  |
| 4+2  | 48             | 1.398,28   |
| 4+1  | 1.148          | 107,70     |
| 3+2  | 2.702          | 48,37      |
| 4+0  | 2.523          | 36,40      |
| 2+2  | 37.184         | 12,35      |
| 3+1  | 50.222         | 10,20      |
| 3+0  | 111.392        | 8,56       |
| 1+2  | 189.326        | 6,10       |
| 2+1  | 687.522        | 5,29       |
| 2+0  | 1.536,840      | 3,81       |

La Primitiva 02/08/2024 15-16-34-35-38-39 C:26 R:0 Joker. 9 970 144

|     | ACERTAN' | TES EUROS |
|-----|----------|-----------|
| 5+R | 0        | 0,00      |
| 5   | 0        | 0,00      |
| 5+C | 2        | 59.001,83 |
| 5   | 61       | 3.546,56  |
| 4   | 4.166    | 75,53     |
| 3   | 83.644   | 8,00      |

#### Lotería Nacional

31/08/2024

Primer Premio 40.580 Segundo Premio 79,330 0-6-5 R: RECOMIENDA COMPROBAR LOS DATOS EN LAS

PÁGINAS OFICIALES CORRESPONDIENTES

# Inicio del curso político

# Feijóo estudia convocar un congreso ordinario del PP a principios de 2025

Su desafío sería debatir la relación con la ultraderecha, inmigración y cuestión territorial

PILAR SANTOS Madrid

El PP lleva sin celebrar un congreso ordinario — en el que se debate la base ideológica y se renuevan los estatutos — desde febrero de 2017. Estaba Mariano Rajoy de presidente del partido y del Gobierno y todavía faltaban ocho meses para el referéndum ilegal de independencia en Cataluña. Siete años que parecen 20.

El anuncio de que Pedro Sánchez ha decidido convocar el congreso federal del PSOE en noviembre ha puesto ante el espejo a los populares y varios miembros de la dirección, según ha podido saber EL PERIÓDI-CO, se han activado, a petición de Alberto Núñez Feijóo, para analizar la posibilidad de realizar uno a principios del año próximo. No es fácil organizar un cónclave de este tipo ni a nivel logístico (hay que reservar con varios meses de antelación un espacio para miles de personas, por ejemplo, en 2017 se reunieron más

de 3.000 compromisarios) ni tampoco a nivel político. Dejando al
margen posibles golpes de estado
(Esperanza Aguirre contra Rajoy,
2008), algo que en estos momentos
nadie en el partido prevé, en los
congresos, el partido se abre en canal y, aunque la dirección controle
las ponencias que propone debatir,
las agrupaciones de toda España
pueden presentar enmiendas y proponer temas muy diversos que desencadenen choques internos.

Los conservadores llevan tres años vulnerando los estatutos, que concretan en su artículo 31 que los congresos ordinarios se celebrarán cada cuatro años. Si se «altera» la convocatoria por «procesos electorales», apunta el texto, debería celebrarse «como máximo 12 meses después de la fecha en la que hubiera correspondido».

#### Dos «extraordinarios»

La agitada vida del PP estos últimos años ha llevado a que sus sucesivos dirigentes (Pablo Casado, entre 2018 y 2022, y Feijóo desde ese último Martes, 3 de septiembre de 2024



Alberto Núñez Feijóo preside el comité de dirección del PP, ayer en Madrid.

año) hayan utilizado la misma excusa para no organizarlo: que el partido había realizado congresos «extraordinarios» para elegirles a ellos y de esa manera volvían a poner en marcha el reloj de los cuatro años para hacer uno «ordinario». Casado fue aupado a la presidencia de la formación en julio de 2018, tras la moción de censura de Sánchez a Rajoy. Y Feijóo le sucedió, en abril de 2022, cuando se abrió la guerra interna con Isabel Díaz Ayuso y la mayoría de los barones decidieron que el político gallego cogiera las riendas del PP.

Casado fue el primero que incumplió los estatutos, porque debería haber convocado el congreso ordinario en 2021, cuatro años después del anterior de Rajoy. Sin embargo, su debilidad interna, con Ayuso ya con un perfil potente tras su crecimiento durante la pandemia y el confinamiento, le llevó a ser cauto y prefirió cambiar el orden que marcan los estatutos: dejó el congreso nacional para el último y empezó con los congresos provinciales e insulares y los autonómicos. Todo para asegurarse el control del partido, algo que, como se demostró después, no consiguió. La silla se la movieron antes de llegar al congreso.

#### La incógnita de las generales

Feijóo, por su parte, blandió también el argumento de que 2023 era año electoral (municipales, autonómicas y también adelanto de las generales). Ahora, Ayuso, con menos brío político por los problemas fiscales y judiciales de su pareja, Alberto González Amador, no parece un obstáculo para el presidente del PP y un congreso, si está asegurada la reelección por aclamación (como ya lo logró en 2022), puede servirle de impulso ante un 2025 lleno de incertidumbres teniendo en cuenta la

debilidad de Sánchez en el Congreso y la incógnita de si adelanta elecciones generales (otra vez).

El desafío para Feijóo, en este caso, llegaría por el lado del contenido especialmente. Como presidente de la formación debería definir, junto con el resto de altos cargos, la posición del PP en asuntos que, estos últimos años, han evitado, les han incomodado o sobre los que han mostrado posiciones internas divergentes. Según altos cargos del partido, serían tres principales: la relación con los partidos de ultraderecha, la inmigración y la cuestión territorial, con la ley de amnistía y la financiación singular sobre la mesa.

Además, el PP también está faltando al artículo 42, que marca la obligatoriedad de hacer convenciones nacionales cada año (salvo en los que se haga congreso nacional).

# **Poder Judicial**

# Los conservadores plantean nuevos perfiles para presidir el CGPJ

Intentan romper el bloqueo impulsando otros candidatos fuera de la lista inicial, con la que hasta ahora no ha habido acuerdo

CRISTINA GALLARDO ÁNGELES VÁZQUEZ Madrid

Ni siquiera a la cuarta puede ser la vencida. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial convocado ayer para intentar designar presidente de este órgano y del Tribunal Supremo comenzó con una hora de retraso sobre el horario previsto y con un papel novedoso sobre la mesa, presentado por el grupo conservador a primera hora de la tarde. Ante la falta de acuerdo, desde estas filas plantearon la posibilidad de incluir nuevos candidatos fuera de la lista inicial de siete magistrados que todos los vocales acordaron en su primera reunión, celebrada el pasado 25 de julio, para elegir entre ellos a su presidente.

Así las cosas, los veinte nuevos vocales del Consejo siguen sin consensuar el nombre del que debe ser su presidente —o presidenta, como es el empeño de los 10 nombrados a propuesta del PSOE-—. De salir adelante la propuesta de los vocales designados por el PP, no habrá nueva reunión hasta el próximo viernes, un día después del acto de apertura del Poder Judicial que se celebrará en el Tribunal Supremo y en el que, si nada lo remedia, volverá a recibir al rey Felipe VI un presidente del órgano en funciones, Francisco Marín Castán.

El nuevo fracaso evidenciaría la división irreconciliable entre el bloque conservador y el progresista y augura las dificultades que tendrá el órgano de gobierno de los jueces recién renovado para sacar adelante decisiones de consenso, como son los 96 nombramientos pendientes en la cúpula de la carrera judicial.

Por parte de los progresistas asumieron liderar las negociaciones los vocales Ángel Arozamena, Esther Erice, José María Femández y Ricardo Bodas, que vienen hablando estos días con los vocales designados a propuesta del PP Alejandro Abascal, José María Páez, Isabel Revuelta y José Antonio Montero.

Durante el último mes, esta comisión negociadora viene manteniendo contacto de forma oficiosa para tratar de alcanzar un acuerdo y elegir a uno de lo integrantes de la lista de siete magistrados del Tribunal Supremo entre los que se acordó elegir al nuevo representante del Poder Judicial. Los candidatos son Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela, Pablo Lucas y Pilar Teso. ■

## Drama humanitario

# Canarias deja en manos del Estado a los menores que lleguen desde ahora

El presidente Clavijo defiende que es el Gobierno central quien tiene la competencia y rechaza acoger a más niños • El Ejecutivo insular busca el amparo de la justicia

ISABEL DURÁN FLORA MARIMÓN

Las Palmas de Gran Canaria

«Un antes y un después». Las presiones que el Estado ejerció sobre una oenegé de El Hierro el pasado fin de semana para que se hiciera cargo de menores migrantes, en una situación de «sobresaturación» de sus centros, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia del Ejecutivo canario. El presidente, Fernando Clavijo, explicó ayer que a partir de ahora el Gobierno canario defenderá que los menores migrantes que llegan a sus costas en cayucos o pateras están bajo custodia policial, no abandonados ni desamparados y, por lo tanto, son competencia del Estado.

Por ello, el Gobierno canario ha comunicado a las oenegés que gestionan sus centros de acogida que no acepten a ningún niño más sin la autorización expresa de la comunidad autónoma, pues entiende que van a estar mejor atendidos por la Administración del Estado que en la colapsada red de centros del Ejecutivo regional. De hecho, Canarias tiene una capacidad de 4.339 menores si bien actualmente cuida a 5.283, 944 menores más en los 80 centros que gestiona. Esto no significa que Canarias se desentienda de los menores en esta crisis humanitaria, precisó Clavijo, sino que seguirá ayudando en su acogida siempre que tenga recursos disponibles, pero como forma de «auxiliar» al Estado en lo que considera su competencia.

#### «Dejación de funciones»

«Da la sensación de que el Gobierno de España entiende que los menores son responsabilidad de Canarias, pero estos menores no están desamparados, no están abandonados, están bajo la tutela y la
guarda del Estado, porque es el Estado quien con Salvamento Marítimo los recoge, es el Estado quien
lo mete en la frontera española, en
este caso llegando a Canarias, es el
Estado y la Policía Nacional quien
los reseña y después se les entrega
a la comunidad autónoma», explicó el presidente.



El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con los portavoces parlamentarios de los partidos que forman parte del Pacto Migratorio en las islas Canarias, ayer.

Los menores están bajo custodia policial y están bajo competencia del Estado, según Clavijo

Esta decisión fue acordada por el Consejo de Gobierno de ayer. En la citada reunión se apoyó la postura apuntada desde antes del verano por el presidente del Ejecutivo, Fernando Clavijo, para abrir un procedimiento judicial por la «dejación de funciones del Estado» ante la situación crítica que viven las islas Canarias para acoger a los 5.283 menores migrantes que tiene bajo su custodia.

El primero en anunciarlo en entrevistas en radios fue el presidente del Gobierno canario, y posteriormente el portavoz Alfonso Cabello, acompañado del vicepresidente del Gobierno y presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, quienes confirmaban en rueda de prensa que el Consejo de Gobierno acordó emprender un proceso jurídico si el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin dar respuesta al reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas, o bien con un decreto ley o con negociar las demandas del PP a la reforma de la ley de extranjería, que, en opinión del Gobierno regional, son «asumibles».

Según explicó Cabello, las presiones se produjeron por parte de la Fiscalía y la Policía a una oenegé de El Hierro que tiene capacidad para 150 plazas y ya acoge a 285 menores, pero este fin de semana llegaron 70 más, por lo que la organización se negó y lo puso en conocimiento del Gobierno, que activó las derivaciones de estos niños a otros recursos de las Islas.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, respondió rápidamente a Fernando Clavijo, que quien votó en contra de la ley de extranjería en el Congreso fue su socio en el Gobierno autonómico, el PP. Así lo indicó el también expresidente canario en una entrevista en RNE, en la que criticó a Clavijo por estar «intentando proteger a su socio» mediante ataques al Gobierno, en lugar de salir en defensa de los intereses de Canarias» pidiendo a los populares que apoyen la reforma de la ley de extranjería en la Cámara baja.

«Le recuerdo al presidente Clavijo que quien votó en contra el 23 de julio fue el PP, por tanto, su socio en Canarias. Yo creo que está intentando proteger a su socio atacando al Gobierno, cuando tendría que ser en defensa de los intereses de Canarias», expresó Torres, para después lamentar la decisión del presidente canario de amagar con la justicia, con quien se comunica «permanentemente, casi a diario» por la llegada de migrantes a las islas.

Torres admitió que la situación en Canarias es «desesperante», y que requiere de una solución, aunque rechazó que el Ejecutivo central haya «dado la espalda» a la comunidad autónoma. «¿Cómo que el Estado ha dejado solo? Si alguien ha dejado solo a Canarias fue el 23 de julio el PP», sentenció.

Preguntado sobre si está abierto a llegar a un acuerdo con los de Feijóo para que avalen la reforma de la ley de extranjería, Torres respondió que les van a seguir «tendiendo la mano» y que en agosto han mantenido contactos. ■

# Tras jubilarse

# La jueza Tardón asumirá el caso Villarejo que deja pendiente García Castellón

CRISTINA GALLARDO Madrid

Quique Curbelo / Efe

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, asumirá las causas del hasta ayer su compañero en la Audiencia Nacional Manuel García Castellón – cuya jubilación se hizo efectiva ayer – hasta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designe a su sustituto temporal y sale a concurso la plaza.

El órgano de gobierno de los jueces, cuya actividad se encuentra paralizada debido a su incapacidad para encontrar presidente, es el encargado de convocar la plaza y de elegir entre los magistrados que se presenten a la misma, según informan fuentes de este órgano.

El juez fuertemente atacado por el independentismo que apuntó al expresidente Carles Puigdemont por terrorismo en el caso Tsunami y buscó la imputación en el Tribunal Supremo del entonces vicepresidente Pablo Iglesias deja el juzgado un mes antes de cumplir 72 años, tras solicitarlo al anterior Consejo, aunque la decisión se publicó ayer en el BOE.

Entre el trabajo pendiente, las más de medio centenar de piezas contra el excomisario José Manuel Villarejo, cuyas agendas y grabaciones sacaron a la luz las cloacas policiales y mediáticas se jubila por razón de edad. Villarejo fue condenado en primera instancia a 19 de cárcel por las tres primeras causas del caso: Iron, Land y Pinto, si bien esta decisión fue anulada por el tribunal de apelaciones en mayo.

También ha instruido el caso de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) en Cataluña. La decisión del magistrado de enviar a juicio a sus responsables está aún pendiente de que pueda aplicárseles la ley de amnistía.

Por otro lado, aún está pendiente de rematarse las causas Púnica y Lezo que García Castellón impulsó cuando regresó en 2017 de ser juez de enlace en Francia e Italia, que afectan a la gestión del PP en la Comunidad de Madrid. ■

# La resaca de los comicios regionales

# Alemania mantiene el veto a la extrema derecha pese a su primera victoria

La CDU se muestra dispuesta a hablar «con todas las fuerzas democráticas, menos con la AfD», en Turingia y Sajonia • Los conservadores apremian a Scholz a endurecer la política migratoria

GEMMA CASADEVALL Berlin

El ímpetu de la ultraderecha no romperá el cortafuegos político impuesto sobre Alternativa para Alemania (AfD), pero sí acentuará las prisas por endurecer la política migratoria. «Hablaremos con todas las fuerzas democráticas, menos con la AfD», afirmó el jefe de la conservadora CDU, Friedrich Merz, al día siguiente de los comicios regionales que dieron a los radicales el primer puesto en Turingia y el segundo en Sajonia.

El mensaje de la derecha moderada hacia el debilitado Gobierno de Olaf Scholz quedó asimismo claro: o se aviene a «devolver a la frontera», en palabras de Merz, a la migración irregular que sigue llegando a Alemania, no podrá contar con su apoyo para resolver una cuestión acuciante, en la calle y en el espectro político.

La advertencia, en dirección a Scholz, se produce cuando desde el Ejecutivo se han acelerado ya algunas medidas para agilizar las deportaciones y recortar las ayudas a refugiados rechazados. El impacto del atentado yihadista de finales de agosto en Solingen, con tres muertos acuchillados por un soldado sirio de Estado Islámico (EI), hizo que la semana pasada empezaran a verse resultados.

Los tres socios de gobierno – socialdemócratas, verdes y liberales – presentaron a tres días de los comicios un paquete de medidas para endurecer la política migratoria y las leyes de armas. Le siguió el viernes la reanudación de las deportaciones a Afganistán, interrumpidas desde el regreso de los talibanes al poder.

«No es suficiente. Por cada cinco refugiados que se expulsa entran en el país otros cien», argumentó Merz. Hay en Alemania unos 304.000 refugiados que teóricamente deberían abandonar el país, según cifras recientes de Interior. De ellos, un 80% seguirá en Alemania en régimen de «tolerados», frente a los 56.000 que deberían acabar expulsados. Actualmente viven en el país más de un millón y medio de refugiados,



Alice Weidel, vicepresidenta de Alternativa para Alemania (AfD), ayer en Berlín.

principalmente de Siria y Afganistán y llegados desde la crisis migratoria de 2015, además de otro millón y medio de ucranianos.

La CDU apremia al gobierno a detener las llegadas, lo que a su parecer debe hacerse ya en la frontera porque, afirma Merz, «el sistema de Dublin no funciona». Alude así a la fórmula del bloque comunitario según la cual su acogida corresponde al país por donde ingresa el migrante en la UE.

Merz ha emplazado a Scholz a actuar en consecuencia y ha advertido de que, si no está dispuesto a llevarlo adelante, no tiene sentido seguir hablando. Esta semana deben iniciarse unas consultas entre el tripartido de Scholz y la primera fuerza de la oposición Muchos consideran «normalizada» la presencia de la ultraderecha en la vida diaria

para abordar la cuestión migratoria. Si Scholz rechaza sus propuestas «será la primera y última reunión», advierte Merz.

El líder de la oposición conservadora se presentó el día siguiente de los comicios en Sajonia y Turingia como vencedor. En Turingia, donde la AfD quedó primera con un 32,8 %, porque corresponderá a la CDU, con un 23,6 %, tratar de formar gobierno con el resto de las fuerzas democráticas. En Sajonia, porque la CDU quedó en un primer lugar con un 31,9 %, un punto y medio por encima de la AfD.

En la búsqueda de aliados, topa la CDU con una resolución vigente en el partido desde 2017, según la cual se descarta a la Izquierda como socio, por considerarla heredera del comunismo germano-oriental. Está por ver cómo resolverá la CDU o sus barones regionales esa cuestión a la de por sí compleja formación multicolor de un gobierno estable.

«Lo único que está claro es que nadie hablaba anoche de romper el cortafuegos frente a la ultraderecha. Eso es positivo en lo político, no se podía dar por consabido. Pero en la sociedad ese cortafuegos ya no existe y eso no se puede obviar», comentaba en una reunión con periodistas el politólogo Torsten Faas. No se puede «ignorar» a un 32,8% de los votantes, con los que se convive en el ámbito familiar, laboral, en la calle o la consulta médica, apunta.

Filip Singer / Efe

Las opiniones entre quienes no votan a la AfD están divididas entre quienes rechazan categóricamente a ese partido, por sus vínculos con el neonazismo, y quienes consideran «normalizada» su presencia en la vida diaria.

«La política migratoria ha dominado la campaña. La percepción general es que Alemania ha extralimitado su capacidad para absorber tanta migración, que está saturada», apuntó por otro lado la asimismo politóloga Julia Reuschenbach. Sin embargo, a juicio de esta experta de la televisión pública ARD, sería un «mensaje peligroso» hacerle el juego a la ultraderecha y asumir sus recetas. «Haga lo que haga la coalición de Scholz o cualquier futuro gobierno, nunca le parecerá suficiente a la AfD», apunta. «La política migratoria es una cuestión muy compleja, para la que no sirven las propuestas falsamente simples de los populismos», según Reuschenbach.

Mientras Scholz llamaba a las fuerzas democráticas a la cohesión para aislar al extremismo derechista, desde Berlín la cúpula de la AfD calificaba de «antidemocrático» el cortafuegos. Los rostros de los dos presidentes del partido ultraderechista, Alice Weidel y Tino Chrupalla, eran más serios que eufóricos el día después de una victoria que marca un hito para los suyos, pero que le deja en la condición de proscrito.

Su líder en Turingia, Björn Höcke, había sido el gran protagonista de la noche electoral. Pero al día siguiente no apareció por Berlín para celebrar su triunfo con los suyos. Logró el mejor resultado para su partido y desde su posición de cabecilla del ala más extremista. Sin embargo, no consiguió el mandato directo para la nueva cámara regional, ya que la victoria en su distrito fue para la CDU.

# EL CONFLICTO DE ORIENTE PRÓXIMO

# La huelga general en Israel no consigue paralizar el país tras el veto de los jueces

La justicia hebrea anula la movilización contra Netanyahu para exigir que acuerde una tregua en Gaza por considerarla un paro «político» ilegal

ANDREA LÓPEZ-TOMÁS Beirut

En Israel, la primera huelga general desde el inicio de la guerra vuelve a poner de manifiesto la polarización del país. Después de que gran parte de la sociedad se volcara en esta acción nacional para exigir al primer ministro, Binyamín Netanyahu, que llegue a un acuerdo de tregua que logre sacar al centenar de rehenes israelíes de la Franja de Gaza, el tribunal laboral de Israel ordenó poner fin a la huelga general convocada para ayer por la central sindical Histadrut. Miles de personas detuvieron el tráfico en las carreteras hebreas, a la vez que el aeropuerto Ben Gurion paralizaba su actividad durante unas horas. Pero, tan solo unas horas después de las movilizaciones en las calles, la justicia dio la razón al fiscal del Estado, que alegaba que se trataba de un paro «político» y no causado por un «conflicto laboral colectivo».

La noche del domingo centenares de miles de israelíes tornaron las calles en unas manifestaciones masivas que terminaron con al menos 25 detenciones en Tel Aviv. Unas 500.000 personas participaron en las protestas más masivas desde el inicio de la guerra sólo en esta ciudad. El líder de Histadrut, el mayor sindicato de Israel, convocó una



Un grupo de israelís protestan en la carretera en las inmediaciones del kibutz Yakum, ayer.

huelga general para ayer que tenía previsto finalizar a las 18.00 horas. Tras la decisión de la justicia, tuvo que desconvocarse después de solo media jornada de paro al que se sumaron bancos, algunas universidades y algunos servicios de correos y transporte, entre otros sectores, pero que no logró paralizar el país. Durante la jornada de huelga, las plazas hebreas se convirtieron en el escenario de la confrontación política con partidarios de la derecha interrumpiendo acciones de los huelguistas para manifestarse en defensa de una mayor presión militar sobre Hamás en Gaza.

#### «Un premio para Hamás»

Mientras en Tel Aviv y otras grandes ciudades la gente se unió a las protestas por un acuerdo de intercambio de rehenes con el grupo palestino, en otros rincones de Israel no hubo apenas seguimiento de la huelga. «Detener la economía es un premio para Hamás», gritaron decenas de miembros del derechista Foro de Heroísmo, que está compuesto por familiares de personas muertas en el ataque del 7 de octubre y que defienden un aumento de la presión militar. «Esto fomenta el terrorismo; todos debemos estar juntos contra el terrorismo y no contra el Gobierno», dijo un manifestante por un megáfono a la entrada de una contraprotesta contra la huelga nacional frente a la oficina

Ilia Yefimovich / DPA

del primer ministro en Jerusalén. Defienden que el Gobierno requiere apoyo de la población para el uso de presión militar «hasta que se logre la victoria», con la idea de que los militantes palestinos acaben cediendo a las exigencias israelíes, lo que posiblemente conducirá a más rescates exitosos y, en última instancia, aniquilará al grupo.

El domingo en Tel Aviv muchos comercios, como cines, restaurantes o tiendas, cerraron más pronto en solidaridad con la acción nacional. Muchos ayuntamientos y oficinas gubernamentales también se unieron a la huelga, limitando el transporte público. Municipios de la zona central de Israel, incluido Tel Aviv, redujeron los horarios escola-

## Las protestas, con centenares de miles de manifestantes, terminan en Tel Aviv con 25 detenciones

res y se canceló la apertura de guarderías públicas. Otras localidades, como Jerusalén, no participaron en la huelga.

Esta acción inédita en los últimos meses viene propiciada por la trágica recuperación el domingo de seis cadáveres de rehenes israelíes. Los medios israelíes informaron que al menos cuatro de ellos iban a ser liberados en la primera fase del acuerdo que se ha estado discutiendo entre Hamás e Israel. Los familiares de los casi 100 cautivos que aún quedan en el enclave – un tercio de los cuales se sabe que están muertos-culpan al inmovilismo de Netanyahu y de su Gobierno, que insisten en continuar la guerra y no llegar a ningún acuerdo, a medida que siguen añadiendo nuevas condiciones alejando la posibilidad de un pacto. ■

# Londres suspende 30 licencias de exportación de armas a Tel Aviv

El Gobierno de Starmer toma la decisión tras detectar un «riesgo claro» de que su uso vulnere la ley humanitaria internacional

LUCAS FONT Londres

El Gobierno británico anunció ayer la suspensión inmediata de 30 licencias de exportación de armas a Israel tras detectar un «riesgo claro» de que su uso vulnere la ley humanitaria internacional. Así lo confirmó el ministro de Exteriores, David Lammy, tras recibir los resultados de un informe encargado por el Ejecutivo laborista poco después de las elecciones generales. «Lamento informar hoy a la Cámara de que la evaluación que he recibido no me permite llegar a otra conclusión que la de que, en el caso de determinadas exportaciones de armas del Reino Unido a Israel, existe un riesgo claro de que puedan utilizarse para cometer o facilitar una violación grave del derecho internacional humanitario», aseguró Lammy en la Cámara de los Comunes.

El número de licencias suspendidas supone cerca de un 10% de las 350 que actualmente están en vigor entre empresas de armamento británicas e Israel. Algo que, según aclaró el ministro, no supone un embargo de armas y no tendrá un «impacto material en la seguridad de Israel», sino que solo abarca «algunos artefactos que pueden ser utilizados en el conflicto actual». El ministro aseguró que no hay información suficiente para determinar si ha habido una vulneración de la ley internacional pero insistió en que los ataques contra Gaza están provocando una «inmensa pérdida de vidas civiles, destrucción generalizada de infraestructuras civiles y un enorme sufrimiento».

El Gobierno justificó la decisión por las dificultades que Israel está poniendo a la llegada de material médico y alimentos a la población civil en Gaza y por las «denuncias verosímiles de malos tratos a detenidos». Parte del armamento afectado por la decisión incluye componentes para aeronaves militares, entre ellas aviones de combate, helicópteros y drones, así como equipos para atacar objetivos sobre el terreno. Una lista que estará en constante revisión. «Este Gobierno no es un tribunal internacional. No hemos arbitrado —ni podríamos hacerlo— sobre si Israel ha infringido o no el derecho internacional humanitario. Se trata de una evaluación prospectiva, no de una determinación de inocencia o culpabilidad», aseguró Lammy.

#### Presión interna

La presión sobre el Gobierno laborista para suspender la exportación de armas a Israel ha ido en aumento desde la victoria de Keir Starmer en las elecciones generales. El apoyo al Gobierno de Binyamín Netanyahu ha sido un asunto espinoso en el partido, que cuenta con un sector muy crítico con los bombardeos sobre la Franja. 22 | Internacional Martes, 3 de septiembre de 2024 el Periódico de Aragón

# Bloqueo político en el país vecino

En Francia, muy pocos elegidos para el cargo de primer ministro agotan el mandato. François Fillon fue el último que aguantó en el puesto los cinco años de legislatura (2007-2015), bajo el mando de Nicolás Sarkozy.

Desde que Macron llegó al Elíseo en 2017 han pasado cuatro primeros ministros.

# La maldición del primer ministro

#### LETICIA FUENTES París

Ser primer ministro en Francia es un reto a la altura de muy pocos. Sobre él recae una importante presión, además de unas altas expectativas que provocan que, en la mayoría de los casos, no cumplan una legislatura completa. De ahí que ahora, la elección de uno nuevo, tras las elección de uno nuevo, tras las elecciones legislativas adelantadas, se haya convertido en el principal escollo para formar gobierno y salir del bloqueo político que vive el país desde junio.

La presidencia en Francia dura cinco años, pero a menudo existe un cambio de liderazgo a mitad del mandato, sobre todo, si el presidente aspira a una reelección. Por eso, en la política francesa existe una alta rotación en el cargo de primer ministro, para buscar un nuevo líder capaz de enfrentar los cambiantes desafíos y responder a la evolución del panorama político.

Para encontrar a un dirigente que haya cumplido con los cinco años de legislatura tendríamos que remontarnos a 2007 con François Fillon, quien fue primer ministro durante la presidencia de Nicolas Sarkozy, hasta 2012, y se centró en importantes reformas económicas, como el aumento de la edad de jubilación de 60 a 62 años, o el «paquete de alivio fiscal», que incluía la eliminación del impuesto sobre sucesiones. Desde entonces, el tiempo medio de duración en el cargo no ha superado los dos años y medio.

En la Quinta República, la dimisión de un primer ministro es habitual, en respuesta a cambios políticos o conflictos con el presidente. Desde 2007, Francia ha visto pasar por Matignon a siete primeros ministros. El que menos duró fue el actual candidato al puesto, Bernard Cazeneuve, quien solo estuvo cinco meses entre 2016 y 2017. La última dimisión, la de Gabriel Attal. Su renuncia fue rechazada por el presidente con una condición: aguantar en funciones hasta después de los Juegos Olímpicos.

Desde que Macron llegó al Palacio del Elíseo en 2017, por Matignon han pasado cuatro primeros ministros: Édouard Philippe -que es el que más tiempo ha du-



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, la semana pasada en Belgrado.

Attal, el último primer ministro de Macron, solo ha durado seis meses en el cargo

El candidato que más suena, Cazeneuve, es visto con reparos por el Nuevo Frente Popular

rado en el cargo, 3 años y 11 meses—, Jean Castex, Élisabeth Borne y Gabriel Attal, que solo ha durado seis meses, tras el anuncio del presidente de convocar elecciones legislativas adelantadas en junio.

Durante el mandato de Macron, su gobierno ha tenido que lidiar con la crisis social de los chalecos amarillos, la pandemia del covid-19, la guerra de Ucrania y como consecuencia, la inflación de la que Francia se vio especialmente afectada. Además, en el último año Gabriel Attal ha tenido que enfrentarse, recién llegado al cargo, a la revuelta de los agricultores y al conflicto entre Israel y Hamás, del que Francia se ha visto salpicada, puesto que cuenta con la mayor comunidad judía de Europa y una importante presencia musulmana.

Desafíos que complican aún más la tarea de encontrar al candidato perfecto para el puesto, especialmente, con una Asamblea Nacional sin mayorías claras, y con una derecha y una izquierda tradicional fracturada.

#### Consultas

En este contexto, Macron, siguió ayer con las consultas para nombrar a un nuevo primer ministro con sus dos predecesores, el socialista François Hollande y el conservador Nicolas Sarkozy, tras recibir al nombre que más ha sonado para el cargo, Bernard Cazeneuve.

Ninguno de los tres hizo declaraciones a su salida del Palacio del Elíseo y nada se ha filtrado en un primer momento de las conversaciones, que continuaron por la tarde con varias personalidades políticas, como el exministro derechista y presidente de la región Hauts de France (Alta Francia), Xavier Bertrand, que ha aparecido en las quinielas en los últimos días como una de las opciones que baraja Macron para liderar el Gobierno.

Cazeneuve es para Macron la alternativa de una izquierda muy moderada a Lucie Castets, la primera ministra que quiere imponer desde hace mes y medio, sin éxito, la coalición de izquierda del Nuevo Frente Popular (NFP).

Preguntado sobre la posibilidad de este nombramiento, el primer secretario del PS, Olivier Faure, declaró que censurará «cualquier continuidad con el macronismo» y recordó que ni tiene y ni ha buscado el apoyo del NFP. Más tajante aún fue la jefa del grupo parlamentario de LFI en la Asamblea Nacional, Mathilde Panot, que avisó: «Censuraremos cualquier gobierno que no esté dirigido por Lucie Castets».

# Tráfico de divisas

# Argentina investiga a una monja con nacionalidad española

ROBERTO BÉCARES TONO CALLEJA FLÓREZ Madrid

Bloomberg

La justicia argentina está investigando por contrabando de divisas a la hermana Helena Wolo, monja de las Misioneras de la Inmaculada Concepción que en 2014 recibió la nacionalidad española tras donar suero a los investigadores españoles para tratar el ébola, una enfermedad altamente mortal.

La misionera, de 46 años y que conserva la nacionalidad liberiana, padeció y superó el virus del ébola en su país de origen y se trasladó a España para donar plasma en repetidas ocasiones para ser objeto de estudio por los especialistas españoles. Su colaboración fue determinante en la curación de la enfermera madrileña Teresa Romero, la primera persona que se contagió de ébola fuera de África en todo el mundo.

De acuerdo a una providencia de la Corte Suprema argentina a la que ha tenido acceso este diario, Wolo está siendo investigada por haberse «apoderado de numerosos billetes de moneda extranjera que fueron secuestrados en su poder cuando intentaba embarcar con destino a España» aprovechándose de que colaboraba con la ecónoma de la Congregación, ya jubilada.

#### Nacionalizada en 2014

Wolo obtuvo la nacionalidad española en 2014 por un real decreto que aprobó el Gobierno de Rajoy por ser, junto a otra misionera africana, Paciencia Melgar Ronda, ecuatoguineana, «colaboradoras fundamentales con la sanidad española en la lucha contra el ébola».

Melgar Ronda, padeció y superó también la enfermedad en
su país. Después, a petición de
las autoridades sanitarias españolas, se trasladó a Madrid para donar plasma a un ciudadano español infectado por el virus repatriado desde Sierra
Leona. Más tarde donó plasma
en repetidas ocasiones y se
ofreció para el estudio de su
evolución durante un largo periodo de tiempo, lo que fue «vital» para la curación de la enfermera Teresa Romero.



www.club-viajar.es

# SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN

# Las marcas pisan el freno del coche eléctrico por la falta de rentabilidad

Las automovilísticas redimensionan sus estrategias al no lograr las ventas esperadas • Mercedes, Audi y Ford ya han cambiado el rumbo

JUANMA VÁZQUEZ València

En julio se cumplieron tres años desde que Bruselas lanzara una de esas bombas que cambian el rumbo de la economía. La automoción, uno de los pilares industriales del continente, tendría que dejar en 2035 la producción de vehículos de combustión, un mensaje que obligaba a los fabricantes a tener que apretar el acelerador para llegar a los plazos. Sin embargo, más de 1.100 días después y con miles de millones de euros ya invertidos, son las propias marcas las que ahora pisan el freno ante la falta de ventas -y de rentabilidad-de unos modelos eléctricos cuyo horizonte triunfante cada vez parece más difuso.

La última en hacerlo ha sido Ford. La emblemática firma del óvalo anunciaba este mes de agosto un cambio de estrategia respecto a la electrificación. Lo hacía desde su corazón, Estados Unidos, donde su CEO, Jim Farley, dejaba claro que a pesar del interés que la compañía ha puesto en el desarrollo de modelos como su SUV eléctrico de tres filas, «no había manera de que alguna vez cumpliera con nuestro requisito de que sea rentable producirlo». La consecuencia de esa falta de retorno previsto ha sido cortar este proyecto dentro de un cambio de rumbo que también implica el retraso de una camioneta propulsada eléctricamente y una serie de ajustes de calado más, como bajar del 40 % al 30 % el capital anual de la firma dedicado a los vehículos eléctricos de batería (BEV).

#### Apuesta por los híbridos

En total, unos cambios que costarán a Ford más de 1.700 millones de euros y que se producen, además, junto a una mayor apuesta por los híbridos -sobre todo los tradicionales, los no enchufables, el tipo de vehículo que sube sin aflojar el ritmo de ventas en los últimos años-, como ha pasado en Almussafes con la adjudicación de un nuevo modelo multienergía del que se harán al menos 300.000 coches anuales a partir de 2027. Eso sí, tras otro cambio de rumbo, ya que la firma se había decantado originalmente por la fábrica valenciana – en vez de por



Un todoterreno ID Buzz, vehículo eléctrico de Volkswagen, en la ciudad alemana de Dresde.

Las ventas en el principal mercado de la Unión Europea, Alemania, han caído el 20% en 2024

la alemana de Saarlouis – como el lugar en el que producir eléctricos con la plataforma GE2.

No obstante, el viraje de la multinacional estadounidense no es único en un sector que vislumbra un escenario donde el coche eléctrico, sencillamente, no remonta. Según los datos de la patronal europea de fabricantes de vehículos (ACEA por sus siglas en inglés), hasta el mes de julio las ventas de coches BEV en los países de la Unión Europea caían un 0,4 % en relación a 2023, siendo Alemania - el principal mercado del automóvil en el continente - el gran lastre al registrar una caída acumulada del 20,1% en lo que va de 2024. Una bajada que se produce justamente después de que el canciller teutón, Olaf Scholz, anunciara el fin de las ayudas para la adquisición de coches

eléctricos a finales del año pasado.

En España, mientras, el Gobierno de Pedro Sánchez sí ha mantenido este 2024 las bonificaciones -de hasta 9.000 euros - del Plan Moves 3. Ello no ha impedido que hasta agosto las ventas de vehículos electrificados hayan caído un 3,4% respecto al mismo periodo del año anterior. En particular, las ventas de coches eléctricos han caído el 2,66% en los ocho primeros meses, mientras que las de los híbridos enchufables han bajado el 4,1% en igual periodo, según los datos publicados ayer por la patronal Anfac.

### Falta de electrolineras

El problema es que el porcentaje de las ventas de coches eléctricos no superan el 4,60% del total de ellas (con datos de agosto). Todo en un contexto marcado aún por la insuficiencia de puntos de recarga en las carreteras —hasta marzo, territorios como Valencia ni siquiera llegaban a tener 50 supercargadores, necesarios para recargar un eléctrico en media hora— y unos precios que suelen ser varios miles de euros más caros que sus alternativas de combustión.

Ante este complejo escenario en el continente europeo, son numerosas las empresas que han decidido postergar sus objetivos eléctricos. Una de las últimas ha sido Mercedes-Benz, que tras reconocer la imposibilidad de poder distribuir únicamente coches impulsados por batería para 2030 - ahora cree que solo el 50 % de sus ventas serán de vehículos electrificados en ese año – decidió el pasado mayo congelar el desarrollo de la MB.EA-Large. Esta plataforma, destinada a producir modelos BEV de alta gama, iba a ser vital tanto para su Clase S como para su Clase E eléctricas. Sin embargo, ante la baja demanda, la empresa ha optado por apretarse el cinturón y reducir costes manteniendo el impulso de una estructura ya existente, la conocida como EVA2.

Peores noticias parece que afronta otro fabricante alemán, Audi. Como indicó este verano el director general del Grupo Volks-wagen – al que pertenece la marca de los aros—, Oliver Blume, la «bajada de pedidos» en los autos de lujo eléctricos está poniendo contra las cuerdas a la planta que la marca tiene en Bruselas.

# Volkswagen se plantea cerrar fábricas en Alemania por primera vez

PAULA BLANCO Madrid

En un movimiento sin precedentes de sus 87 años de historia, Volkswagen se plantea lo impensable: el cierre de fábricas y despidos forzosos en Alemania para reducir costes en su marca homónima, la principal del grupo. La dirección de la automovilística adelantó que cancelará un acuerdo de larga duración con los trabajadores del país, en vigor desde 1994, que excluía los recortes de personas obligatorios hasta finales de 2029, según se detalla en un comunicado recogido por la agencia alemana DPA. «En la situación actual, no se puede descartar el cierre de plantas de producción de vehículos y componentes si no se toman medidas rápidas», indicó la firma.

### Costes elevados

Volkswagen lleva años luchando contra unos costes demasiado elevados que le han hecho caer por debajo de otras empresas del sector, como Seat, Audi o Skoda, en términos de rentabilidad. En 2023 lanzó un programa de reducción de costes que pretendía dar solución a las dificultades que sufre la empresa y mejoraría los beneficios en 10.000 millones de euros de cara al 2026. Sin embargo, la actual debilidad de negocios aún incipientes, como el de los vehículos eléctricos, ha agravado la situación hasta este punto. Los ejecutivos defienden que la marca debe someterse a una reestructuración integral y que los esfuerzos actuales para reducir la plantilla a partir de modelos de jubilación anticipada e indemnizaciones por despido voluntario ya no son suficientes para cumplir con los objetivos.

El comité de empresa anunció una resistencia masiva contra los planes anunciados. La líder del comité, Daniela Cavallo, calificado las medidas de «ataque a nuestro empleo, a nuestras ubicaciones y a nuestros convenios colectivos». «Esto pone en cuestión a la propia Volkswagen y, por tanto, al corazón del grupo. Nos defenderemos ferozmente», escribió Cavallo en su mensaje a los trabajadores. ■

Gourmet



el Periódico



Conoce la magia de Andalucía a través de sus vinos tintos.

#### Viñedo a 1200m de altura en Granada

Piedras Blancas Garnacha 2019

DOP Granada

Garnacha

#### Desde Alemania a la Serrania de Ronda

Finca Sanguijuela 2016

DO Sierras de Málaga-Serranía de Ronda Tempranillo, cabernet sauvignon y merlot

#### Tintilla de Rota de suelos de albariza

Quadis 2022

Vino de la Tierra de Cádiz Syrah, cabernet sauvignon y tintilla de Rota



### COMPRA ESTA SELECCIÓN O HAZTE SOCIO DEL CLUB DE VINOS

para recibirla sin gastos de envío y, además, tener estas ventajas:

- REGALO DE BIENVENIDA para nuevos socios y socias
- PRECIOS EXCLUSIVOS solo en Casa Gourmet
- SIN GASTOS DE ENVÍO para socios en la selección de vinos mensual
- SIN PERMANENCIA. Puedes anular la entrega del 1 al 5 de cada mes











# Vuelta al trabajo

SARAY FAJARDO

Valencia

El tercer lunes de enero ha sido acuñado durante los últimos años como el Blue Monday, es decir, el día más triste del año. Sin embargo, para gran parte de la población este 2 de septiembre podría ser considerado Blue Monday.

Atrás quedan los días de descanso, playa y chiringuito, ya que, tras varias semanas de vacaciones, toca regresar a la rutina. Según la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitario, cerca del 30 % de la sociedad sufre el síndrome posvacacional, que provoca fatiga, falta de motivación y dificultades para concentrarse.

El anhelo de las deseadas vacaciones impide retomar el día a día con energía y entusiasmo. Al menos, durante las primeras semanas. Por ello, los expertos proporcionan una serie de consejos para que esta reincorporación sea más llevadera.

«La vuelta a la rutina puede aportarnos tristeza por despedirnos de personas y lugares que tardaremos en volver a ver. Además, pasamos de una vida tranquila a la vuelta a los horarios», explica la psicóloga Laura Fuster. Esta situación comporta un estado de estrés y ansiedad a algunas personas, situación que puede llegar a provocar insomnio. «Podemos tener un estado general más irritable y enfadarnos por cosas que no tienen impor-

Por ello, es importante seguir una serie de recomendaciones con el fin de «llevar mejor la vuelta». La experta recomienda volver a la rutina unos días antes de regresar al trabajo.

En este sentido, es importante restablecer los horarios de sueño o los hábitos de alimentación que se siguen durante el resto del año. «Debemos dejar atrás el caos de las vacaciones y volver a implementar rutinas», afirma.

#### Positivismo

Aunque cueste ser positivos durante estos primeros días, se pueden conservar algunas rutinas que se llevaban a cabo a lo largo de las vacaciones para que la reincorporación no sea tan «dramática». Menos exigencia y más autocuidado para evitar el síndrome posvacacional



«Podemos incorporar en nuestro día a día alguna actividad que realizábamos en las vacaciones. Por ejemplo, dar un paseo después del trabajo o desayunar con calma el fin de semana», afirma.

Además, es importante no ser autoexigentes, ya que, en sus palabras, «debemos intentar no querer ser productivos desde el primer día, sino ser conscientes de que necesitamos un periodo de adaptación». Por el contrario, las personas afectadas deben priorizar el autocuidado y dedicarse un espacio.

Estos primeros días también son días de reencuentro con los compañeros después de semanas separados. Por eso, es momento de compartir con ellos no solo las vivencias durante las vacaciones, sino también el estado anímico para «aumentar el apoyo social y hacer que la vuelta sea menos abrupta».

«Debemos dejar atrás el caos de las vacaciones y volver a las rutinas»

«La ansiedad aparece cuando la diferencia con el resto del año es muy grande»

Muchos de estos consejos también se tratan durante las sesiones de terapia con el fin de que la sociedad vuelva a establecer la rutina y que «la vuelta al trabajo no sean tan dura».

«La ansiedad aparece cuando la diferencia entre la vida de vacaciones y la del resto del año es muy grande», explica Fuster. Por ello, recomienda a las personas afectadas que «nuestra vida en general nos guste, conociéndonos, sabiendo lo que nos aporta positivo y buscando actividades».

Además, durante estos encuentros también se trabaja la terapia cognitiva, en la que se analizan los pensamientos y las creencias irracionales que perjudican.

Así, la psicóloga evalúa «por qué la persona no está tan bien en su trabajo con el fin de encontrar qué cosas se pueden cambiar o mejorar». el Periódico de Aragón Martes, 3 de septiembre de 2024 Sociedad 27

#### **SUCESOS**

La propietaria de una vivienda de la isla de La Palma que quedó prácticamente sepultada por la erupción del volcán en 2021 y cuya imagen viral atrae a los turistas decide cubrir el inmueble con una lona de plástico en señal de protesta por la falta de ayudas.

# «Mi casa no es una atracción»

EL PERIÓDICO Santa Cruz de La Palma

Amanda Melián, dueña de la conocida como casa de la grieta del
volcán Tajogaite, vivienda que pese a salvarse quedó semisepultada
por la ceniza de la erupción que
afectó a La Palma desde el 19 de
septiembre de 2021 y que duró 85
días, ha decidido cubrir con plástico la parte que aún sobresalía en
protesta por las trabas burocráticas para recuperarla y por su uso
como atractivo turístico.

De esta manera, la propietaria, que desde hace tres años vive con su familia en una vivienda de módulos prefabricados que le ha entregado temporalmente el Gobierno de Canarias, afirmó que está «harta» de la incertidumbre en que la han sumido las administraciones públicas, por lo que ha decidido que si no le facilitan el acceso y los permisos para rehabilitar su casa, tampoco permitirá que le sigan sacando fotos.

En declaraciones a ElValledeAridane.com —web de la Asociación
Tierra Bonita, dedicada a informar
sobre la situación de los afectados — ha señalado que con esta acción quiere llamar la atención de la
sociedad sobre la «injusticia» que
a su juicio ha cometido con ella la
administración pública, ya que
sufre una incertidumbre «tan do-



lorosa como la propia erupción». 
«Estoy harta de ver mi casa en medios de comunicación y en redes sociales como si solo fuera una atracción turística mientras yo llevo casi tres años sin que nadie de ningún organismo público me explique absolutamente nada sobre qué pasará con mi vivienda, así que he decidido taparla porque no es justo lo que nos ha pasado», aseveró.

## Problemas burocráticos

Además, explicó que para los damnificados son todo problemas burocráticos mientras que para los turistas y visitantes hay facilidades para que hagan senderismo y saquen fotos a viviendas sepultadas como la suya.

Al respecto, la dueña de la casa de la grieta apuntó que la única persona de una administración pública que ha contactado con ella fue el alcalde de El Paso, quien la semana pasada le comunicó que el último decreto publicado por el Gobierno canario recoge que su casa se podrá reconstruir y rehabilitar.

«Yo no quiero ni que me la expropien ni dejarla como está para excursiones turísticas, aunque me paguen por ello; lo que quiero es desenterrarla y rehabilitarla», dijo para incidir en que aún no tiene acceso ni autorizaciones para poder llevar a cabo esta obra y que hasta principio de este 2024 no dejaron que visitara su casa. Tres temporeros muertos y otros cuatro heridos al arrollarles un camión

IGNACIO CABANES Valencia

La Provincia

Tres trabajadores perdieron la vida ayer al ser arrollados por un camión en una zona agrícola de Benifairó de Les Valls (Valencia). Las tres personas fallecidas eran temporeros pakistanís que estaban trabajando en ese momento en un campo de naranjos. Además de las tres víctimas mortales, otras cuatro personas resultaron heridas, todos ellos varones de entre 18 y 45 años.

El siniestro se produjo a las cuatro de la tarde cuando, al parecer, el camionero perdió el control del vehículo cuando el camión de gran tonelaje, «de los que se suelen usar para el transporte de naranjas», perdió los frenos y arrolló a varias personas que se encontraban en ese momento en el campo. Las tres víctimas mortales fallecieron prácticamente en el acto sin que el personal sanitario pudiera hacer nada por salvarles la vida. Los heridos fueron trasladados a diferentes centros hospitalarios de Valencia. El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, envió de inmediato su pésame a las familias de las víctimas a través de X. ■

# Esquelas

Última hora de recogida, 22:00 horas, en nuestras oficinas (Hernán Cortés, 37), o en cualquier compañía funeraria.

Tel. 976 700 400 · e-mail: publicidad@aragon.elperiodico.com www.elperiodicodearagon.com/noticias/esquelas



## **Don Manuel Blasco Pardos**

Falleció en Zaragoza el día 2 de **septiembre** de **2024**, a los **95** años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

Sus apenados: hijos, Manuela, Ezequiel, Ana Lina y Yolanda; hijos políticos, Yolanda y Jesús; nietos, Cristina, Vanesa, Verónica, Eva, Cristian, Mónica y Paula; nietos políticos, biznietos, hermano, Jesús; hermana política, Ana Mari; sobrinos, y demás familia. No lo olvidan.

Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida, ruegan lo tengan presente en sus oraciones y asistan al funeral córpore insepulto, que por el etemo descanso de su alma se celebrará mañana, día 4 de septiembre, a las 10.00 horas, en la capilla nº1 del Complejo de Torrero (Zaragoza) por cuyos favores les quedarán muy agradecidos. La cremación se verificará en privado. La capilla ardiente queda instalada en la sala 12 del Complejo de Torrero.

ENALTA-TANATORIO CENTRO. Camino de las Torres, 73. Tel. 976 272 711

# Funeraria y Tanatorio Centro

Camino de las Torres, 73 - Zaragoza Tel. 976 27 27 11 (24 H.)





Adaptados a todos los criterios Posibilidad de financiación Presupuestos telefónicos (24 h.) Compañías de seguros y particulares

# CUENTA ATRÁS PARA EL FESTIVAL DEL AÑO EN ZARAGOZA

# **LUIS HUMBERTO NAVEJAS**

## Vocalista de Enjambre

La banda mexicana puede ser uno de los grandes descubrimientos del Vive Latino España, que se celebra este fin de semana en el recinto de la Expo de Zaragoza. El cuarteto centroamericano, influenciado

por su procedencia fronteriza entre su país y Estados Unidos, actuará el sábado 7 de septiembre a las 19.20 horas en el Escenario Escena VL, el más pequeño del festival situado justo a la entrada del recinto que ocupa el evento.

# «Cuando empezamos queríamos ser un grupo de punk, grunge»

DANIEL MONSERRAT Zaragoza



— Visitan España
por segunda vez
en su carrera (tocan también en
Madrid y Barcelona), ¿con qué expecta-

tivas lo hacen?

 Procuramos no hacernos expectativas grandes para no decepcionamos. Pase lo que pase va a ser una experiencia hermosa y más que tener expectativas estoy un poquito abierto a la sorpresa de lo que pueda pasar. Hace tiempo que fuimos, no habíamos tenido mucha presencia en España pero con el paso del tiempo nos empezaron a hacer más entrevistas, hicimos una colaboración con nuestros hermanos Lori Meyers, sonamos algo en la radio... No sé cuánta gente nos conoce, así que no quiero emocionanne.

#### — ¿Qué importancia tiene en su música proceder de un territorio de frontera?

— Mucha. En el lugar donde crecimos en provincias, en el centro norte de la república mexicana, en Zacatecas, a pesar de que siempre ha sido un lugar muy bohemio y musical, no había internet ni Cablevisión ni acceso al rock and roll. El ir a California nos hizo ver muy de cerca toda la música de rock, las propuestas de esa época, algo que nos afectó de una manera que nos inspiró a hacer nuestra banda y encontrar el sonido más cerca al rock and roll del mundo anglosajón.

#### Su influencia anglosajona es evidente, pero también hay una fuerte presencia latina en su música.

— Cuando empezamos queríamos ser un grupo de punk, grunge y cuando cantamos y armonizamos nos salió el sonido Bolero que es algo más parecido a la balada romántica, al *crooner*, alguien nos ha com-



Luis Humberto Navejas (segundo por la derecha) junto a sus compañeros de la banda Enjambre.

prado con Raphael... Y eso, obviamente, ya no era tan punk y grunge, pero lejos de alejarnos lo tomamos como personalidad de la banda y esos sonidos latinos fueron siendo más evidentes dentro de



«Sin ser un grupo contestatario, sí hay canciones que lidian con estas situaciones» nuestro rock sin caer en lo caribeño, solo como tintes de algo bolero, de ranchera y de estas baladas románticas. Una de nuestras grandes influencias es Jeanette.

#### En su música, no rehuyen la temática social.

— Nos gusta escribir de lo que nos afecta en el entorno, más alláde relaciones personales y de puntos de vista existenciales hay cosas en nuestro entorno que pasan en el lugar donde vivimos y de donde somos. En México padecemos de muchos problemas en el ámbito social, somos de un lugar muy peligroso y mucho crimen organizado. Es difícil no hacer un tema sobre algo que nos afecta de manera emocional, familiar y personal. Sin ser un grupo contestatario o de protesta, sí hay canciones que lidian con estas situaciones.

# — ¿La música puede cambiar co-

— No es la intención, nuestra intención es expresamos, si le afecta a alguien de manera positiva es mucho más de lo que habíamos calculado recibir de la música. Yo como fan y como oyente puedo decir que muchas composiciones me llegan al corazón y me hacen planteame muchas cosas. Silvio Rodríguez para mí es el mejor artista que existe en el mundo. Somos conscientes del efecto que puede causar una canción, sin embargo nuestra intención es expresarnos, no queremos sermonear y adoctrinar a nadie, solo cantamos sobre lo que creemos y sentimos.

El Periódico

#### — ¿Cambia el público de un país a otro?

— No, la verdad es que no. Una característica interesante es que el público de Enjambre son personas a las que le gustan cantar, son muy emocionales y emotivas, cantan a todo pulmón. Nos ha pasado en cualquier lugar al que hemos ido. ■

Cultura | 29 el Periódico de Aragón Martes, 3 de septiembre de 2024

# Valdespartera

El cantante colombiano y el disc jockey norteamericano serán los protagonistas la noche del 8 de octubre en el Espacio Zity.

# Sebastián Yatra y Steve Aoki se apuntan al Pilar

EL PERIÓDICO Zaragoza

Una de las grandes sorpresas para las Fiestas del Pilar 2024 llega de la mano del Espacio Zity. Sebastián Yatra y Steve Aoki, dos de los artistas más importantes del mundo, actuarán en el Recinto Ferial de Valdespartera el martes 8 de octubre en una noche de altos vuelos que ya ha desatado la expectación entre sus seguidores.

Y es que eta será la primera vez que el popular artista colombiano esté en la capital aragonesa, en un show que dará comienzo a las 21.00 horas. Sebastián Yatra ha conquistado audiencias en todo el mundo y se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes de la música latina actual con temas como Traicionera, Tacones rojos o Vagabundo. Las entradas ya pueden adquirirse a un precio de 35 euros en espaciozity.es y también da acceso al espectáculo posterior con Steve Aoki.

Así es, la fiesta no acabará ahí. A las 23.30 horas, será el turno de uno de los mejores disc jockeys internacionales, Steve Aoki, quién regresa al Zity para una nueva dosis de ritmo electrónico. El disc jockey esta-

dounidense ha colaborado con grandes artistas como Daddy Yankee, Linkin Park o los Backstreet Boys. Un show que promete desatar la locura en la carpa principal del Zity y para el que pueden comprarse las entradas por 15 euros. Los que hayan adquirido su entrada para el concierto de Sebastián Yatra también pueden disfrutar de Steve Ao-

No será la primera vez que el artista de origen japonés actúa en las Fiestas del Pilar, ya que el recinto ferial ya acogió en 2018 una de sus espectaculares e impactantes sesiones. No hay que olvidar que el lanzamiento de tartas y los brindis con champán se han convertido en señas de identidad de sus actuaciones.

Yatra y Steve Aoki se suman a un cartel de nivel del que ya se conocían otros nombres como Mora, Saiko o Arde Bogotá y Viva Suecia. Durante los próximos días, se irá desvelando el resto de programación, pero no cabe duda de que el Zity se prepara para ser uno de los platos fuertes de las Fiestas del Pilar 2024.

Una programación que se une a la desvelada la semana pasada por el consistorio. La plaza del Pilar se reafirma un año más como el epicentro de los conciertos al aire libre,



El colombiano Sebastián Yatra actuará por primera vez en Zaragoza.

El colombiano visita por primera vez la capital aragonesa para dar un concierto

destacándose como el principal escenario de las fiestas. El Escenario Ambar Fuente de Goya ofrecerá una serie de conciertos gratuitos con artistas como Edurne, Sidecars, los DJs de Independance, los artistas de Los 40 Pop, La Ronda de Boltaña y Jotalent.

Tanto el escenario de la Fuente de Goya como el de la Fuente de la Hispanidad volverán a acoger el festival PilarFolk, que este año contará con la presencia de artistas como Ester Vallejo, Bosnerau, Óscar Ibáñez & Tribo, Pasatrés, Hevia (celebrando su 25 aniversario), Joaquín Pardinilla, Ixeya y Almagato. Por otro lado, el Jardín de Invierno volverá a ser un escenario clave con una programación que abarca una amplia gama de estilos y talentos locales. Ubicado en el Parque Grande José Antonio Labordeta, este espacio contará con las presentaciones de La Perra Blanco, The New Tones, Carlangas y Los Cubatas, Bigott, Guadalupe Plata, Carlos Ares, La Estrella Azul Live y Cuti Carabajal, Biznaga, Bala, Barbuda, Maika Makovski, Erin Memento y una noche dedicada a la música negra, con Slap! en la que participarán Kumbia Boruka, Cosmic Wacho y DJ Finando.■

El Periódico

Efe / Juanjo Martin

## Conmemoración

La emblemática terraza en la ribera del Ebro cumple dos décadas con un festival de conciertos y disc jockeys el próximo domingo.

# Le Pastis celebra su veinte aniversario con El brindador y RdeRumba

D. M. B. Zaragoza

Una de las terrazas más emblemáticas de la ribera del Ebro y una de las más antiguas de la zona, Le Pastis, con su inconfundible aroma francés, celebra su vi-

gésimo aniversario el próximo domingo 8 de septiembre y para ello ha preparado un festival que llenará de música toda la jornada del lugar.

Para ello, el lugar capitaneado por Yann Leto y Cecilia de Val, ha preparado un programa encabezado por El brindador en un día

en el que también pondrán de su parte artistas como la Lion Family Band y dos disc jockeys aragoneses de primer novel, Ms Von Disko y RdeRumba. Junto a ellos, también formarán parte de este día especial Lilliputs Dolls.

La celebración se prolongará desde las 13.00 horas hasta las

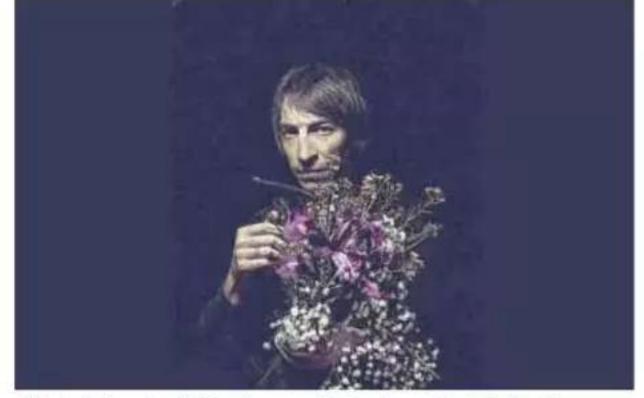

El brindador estará el domingo en el 20 aniversario de Le Pastis.

23.00 horas en lo que la propia terraza llama «diez horas de conciertos, disc jockeys, cocktails y food porn al lado de la ribera». Todo para conmemorar

«20 años! Se dice pronto! Pero fueron 20 años de experiencias increíbles gracias a vosotros», señalan los propietarios de Le Pastis.■

# Los galardones más importantes del séptimo arte

La Academia de cine desvela mañana la terna de candidatas a representar a España en los próximos premios de Hollywood. Por primera vez en la historia, hasta tres películas dirigidas por cineastas de la comunidad, 'La estrella azul', 'La virgen roja' y 'Los destellos', tienen serias opciones de estar en esa primera lista.

# ¿Una película aragonesa en los Oscar?

D. M. B. Zaragoza

El camino es muy largo y no exento de dificultades pero cuando la Academia de cine está a punto de hacer la primera criba en la carrera hacia los Oscar, hasta tres películas dirigidas por cineastas aragoneses tienen serias posibilidades de formar parte de la terna de la que saldrá elegido el filme que represente a España ante la Academia de Hollywood. ¿El objetivo final? Ser una de las nominadas en la categoría de Mejor película de habla no inglesa y, ¿por qué no?, soñar con traerse la estatuilla a la comunidad. Algo que solo ha conseguido Luis Buñuel con El discreto encanto de la burguesía en 1973.

La carrera fulgurante (después de que haya costado casi una década sacarla a flote) que ha tenido La estrella azul, la película de Javier Macipe que recuerda la figura del malogrado Mauricio Aznar, huyendo eso sí de la etiqueta de biopic, le ha colocado contra todo pronóstico (si tenemos en cuenta los pormenores de la producción) como una de las que más suena para estar en esa lista que desvelarán mañana Malena Alterio, Victoria Luengo y Belén Cuesta.

Su buen funcionamiento en la cartelera desde su modestia merced al éxito de boca oreja ha hecho que sean muchas las voces que la hayan calificado, a diez días de que se estrene en Argentina, como una de las películas del año.

Pero el cine aragonés está pasando por una edad de oro y prueba de ello es que la de Javier Macipe no es la única película que suena para esta en esa terna. En esa lucha están también tanto La virgen roja, de Paula Ortiz; y Los destellos, de Pilar Palomero. El hándicap con el que cuentan es que ninguna de las dos se ha estrenado todavía en salas (lo harán el 27 de septiembre y el 18 de octubre, respectivamente). Por ello, el filme dirigido por Paula Ortiz que aborda la vida de Hildegart está haciendo una campaña intensa de proyecciones entre académicos y críticos de cine para que puedan optar por ella a la hora de la elección.

La virgen roja está protagoniza-



'La estrella azul', de Javier Macipe, suena para entrar en la terna de la Academia de Cine.



'La virgen roja', de Paula Ortiz.

Laelegidaporlos académicos se anunciará el próximo 18 de septiembre

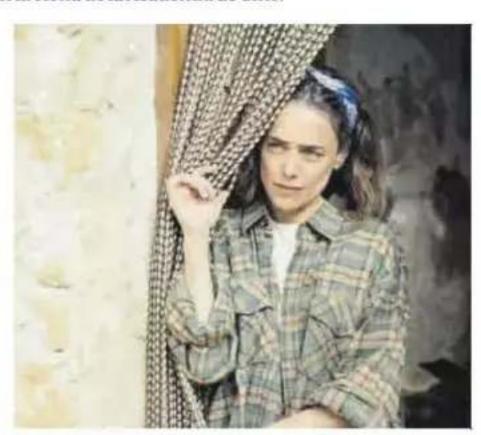

Pilar Palomero opta con 'Los destellos'.

da por Najwa Nimri, Alba Planas, Patrick Criado y Aixa Villagrán y relata la historia de Hildegart Rodríguez Carballeira, niña prodigio de la España de los años 30, que pasó a la historia por su adelantado feminismo, su combativo activismo político.

Por su parte, Los destellos, de Pilar Palomero, está basada en el relato de Elder Rodríguez, Un corazón demasiado grande. Patricia López Arnaiz, Antonio De la Torre, Julián López y Marina Guerola son los intérpretes principales de un filme que será el tercero de la fulgurante carrera de la cineasta zaragozana.

La cuarta película con presencia aragonesa que está inscrita en esta carrera es Menudas piezas, de Nacho G. Velilla, una producción basada en una historia de un colegio zaragozano en torno al ajedrez. Bien es cierto que viendo el historial de elecciones de la academia no parece que cuente con muchas opciones de ser elegida.

Tras desvelar mañana la Academia de cine la terna de candidatas, el próximo 18 de septiembre se anunciará la película que finalmente representará a España en los premios de la Academia de Hollywood.■

# Coloquio

Fernando Trueba y Aida Folch presentan 'Isla Perdida' en La buena estrella

E.P. Zaragoza

El Periódico

El cineasta Fernando Trueba y la actriz Aida Folch protagonizan hoy la sesión 235 de La buena estrella, el ciclo de conversaciones organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social de la Universidad de Zaragoza.

El encuentro se celebrará a las 19.00 horas en el Aula Magna del Paraninfo de la Universidad y será moderado por el escritor, periodista y profesor de la Universidad de Zaragoza Luis Alegre.

La charla-coloquio girará sobre Isla perdida, un thriller romántico que revela la devoción de Fernando Trueba por Alfred Hitchcocky Patricia Highsmith. La película, rodada en Grecia, está protagonizada por Aida Folch, Matt Dillon y Juan Pablo Urrego. Isla perdida se estrenó el viernes 23 de agosto en los cines de toda España.

Aida Folch interpreta a Álex, una española que, durante un verano, entra de camarera en un restaurante de una isla perdida de Grecia, donde enseguida confraterniza con el brasileño Chico (Juan Pablo Urrego). Álex se enamora de Max, un norteamericano que regenta el restaurante y que esconde un pasado muy turbio y misterioso.

A lo largo de su brillante carrera, Fernando Trueba, Premio Nacional de Cinematografía, ha obtenido otras distinciones muy relevantes: numerosos premios Goya por películas como El sueño del mono loco, Belle Époque, La niña de tus ojos, Calle 54, El milagro de Candeal, Chico y Rita o El olvido que seremos, el Oso de plata en el Festival de Berlín por El año de las luces o el premio a la mejor dirección en San Sebastián por El artista y la modelo. En 1994 Belle Époque logró además, en la categoría de película de habla no inglesa, el premio Óscar, un galardón al que, en 2012, Chico y Rita fue candidata en la categoría de animación.

En El embrujo de Shangai (2002) Trueba descubrió como actriz a Aida Folch, que entonces tenía 14 años. En 2012 protagonizó El artista y la modelo, por la que fue candidata al premio Goya. ■

el Periódico de Aragón Martes, 3 de septiembre de 2024 Cultura 31

## Festival de cine de Venecia

NANDO SALVÀ Venecia

El idilio que viven Pedro Almodóvar y la Mostra sigue viento en popa. Recuérdese que en 2019 el festival concedió al manchego un León de Oro honorífico, que 12 meses después acudió a Venecia en plena pandemia para presentar el corto La voz humana (2020), su primera ficción rodada en inglés, y que dos años después presentó aquí su 22º largometraje, Madres paralelas (2022), gracias al que Pe-

nélope Cruz se acabó llevando la Coppa Volpi a la mejor actriz. Y, ahora, Almodóvar ha vuelto a escoger el certamen italiano para estrenar mundialmente La habitación de al lado, que es su primer largometraje rodado integramente en la lengua anglosajona y con el que, además de competir en este festival, aspira a llegar lo más lejos posible en el camino tapizado de alfombras rojas que lleva hasta los Oscar.

«Para mí ha sido como enfrentarme por primera vez a un género nuevo, algo parecido a hacer una película de ciencia-ficción», explicó ayer el director acerca del cambio de idioma. «Necesitaba sentir el reclamo necesario para animarme a dar el paso, y lo encontré en las páginas del libro de Sigrid», añadió en referencia a Cuál es tu tormento, el libro de la autora estadounidense Sigrid Nunez en el que La habitación de al lado se inspira para contar una historia que se resume así: dos viejas amigas se reencuentran tras mu-

chos años sin saber la una de la otra; Martha -encarnada por Tilda Swinton, que ya trabajó con Almodóvar en La voz humanaafronta un cáncer terminal, y le pide a Ingrid (Julianne Moore), que la acompañe en sus días finales. Basándose en esa premisa, la película habla del renacimiento de una amistad pero, sobre todo, lo hace de dos formas opuestas de ver la muerte, a un lado el miedo y al otro, la aceptación, y de las valiosas lecciones sobre la vida que aprendemos incluso cuando la estamos perdiendo. Asimismo, y esto es algo que el director explicitó en su encuentro con la prensa -sí, Almodóvar hizo spoiler de su pelíEl director presentó ayer su película número 23 y la primera rodada en inglés. En 'La habitación de al lado', habla del final como lección de vida y lo hace con Tilda Swinton y Julianne Moore.

# Almodóvar planta cara a la muerte

Vanney Le Caer I AP

Julianne Moore, Pedro Almodóvar y Tilda Swinton, a su llegada al estreno de 'La habitación de al lado', en Venecia, ayer.

cula-, es un alegato «a favor de la eutanasia».

Por eso, es inevitable conectarla estrechamente con otra de las obras más recientes del director, Dolor y gloria (2019): si aquella funcionaba a modo de testamento artístico, esta es una elegía entonada por un hombre que a los 74 años siente que cada nuevo día es uno menos que le queda por vivir. «Me cuesta entender que algo vivo tenga que morir, y sé que en ese sentido soy como un niño, muy inmaduro -reconoció-. «La muerte nos rodea permanentemente, la vemos cada día en las noticias, pero sigo sin hacerme a la idea de ella».

En cualquier caso, La habitación de al lado es una película genuinamente almodovariana por varios otros motivos. Primero, reafirma la voluntad literaria de su cine, que se explicita sobre todo en la enfática forma de hablar de sus personajes. Segundo, reitera la proclividad del director a dejar claros sus

'spoiler' de su película: es un alegato «a favor de la eutanasia» referentes: es una película que verbaliza su parentesco con Los muertos - tanto la novela de James Joyce como la sublime adaptación cinematográfica de John Huston, que explora las posibilidades narrativas y expresivas de los ventanales como lo hacía el cine de Douglas Sirk, y que parece inspirarse en las mejores obras de Ingmar Bergman cuando trata de transmitir emociones a través de primerísimos planos de los rostros de las actrices. Tercero, da continuidad al tipo de contención dramática que Almodóvar viene practicando en sus largometrajes desde Julieta (2016), y la complementa con un comedimiento a nivel esté-

tico - los interiores están decorados con colores menos chillones que de costumbre, las composiciones llaman menos la atención sobre sí mismas - que evoca el que practicó en La piel que habito (2011). El problema es que esa falta de sentimentalismos y esa relativa austeridad formal no impiden que estemos ante un engranaje al que le sobran piezas. Mientras permanece centrada exclusivamente en la relación entre sus dos protagonistas la película resulta magnética, y por tanto es lamentable que el director, tal vez por miedo a acabar

> haciendo una obra demasiado radical -como Persona (1966) o como Sonata de otoño (1978), dos títulos de Bergman que en todo caso trae a la mente-, se empeñe en adornar ese eje narrativo con postizos, ocurrencias y distracciones. Su metraje abusa de flashbacks que se muestran incómodos conviviendo con el resto del relato, de escenas del todo innecesarias en las que se abre e inmediatamente se cierra una reflexión sobre la dictadura de la corrección política, y de personajes secundarios que insisten en sugerir que la muerte de Martha es una metáfora de la muerte del planeta a causa del cambio climático y de la inacción de sus habitantes.

Para bien o para mal, esa interpretación alegórica de La habitación de al lado es precisamente la que Almodóvar parece promover. Ayer la definió como «una respuesta a los discursos del odio que estamos oyendo cada día en España y en todo el mundo», y como una llama-

da a la compasión hacia, por ejemplo, «todos esos niños sin acompañamiento que luchan por llegar a nuestras fronteras y que según la derecha española deberían ser tratados como invasores; me parece un discurso injusto, delirante y estúpido».

La otra película presentada ayer fue Vermiglio, el hipnótico cuarto largometraje de la italiana Maura Delpero. Transcurre en un pueblo situado en los Dolomitas en la Segunda Guerra Mundial y fija su mirada en una familia numerosa que, a causa de la llegada de un soldado desertor, pierde la paz en el preciso momento en que el mundo encuentra la suya.

#### **REAL ZARAGOZA**



# «Estamos capacitados para estar en la parte de arriba»

Juan Carlos Cordero admite que «no se ha hecho todo lo que queríamos», pero asegura estar «ilusionado para luchar con los mejores» con una plantilla «de rendimiento inmediato e inmejorable futuro»

J. OTO Zaragoza

Apenas un par de días después del cierre de mercado, Juan Carlos Cordero, director deportivo del Real Zaragoza, se muestra satisfecho con el trabajo realizado, si bien admite que la profunda reestructuración de la plantilla impuesta por Víctor Fernández ha llevado a que no se haya hecho «todo lo que queríamos». Pero 13 fichajes y 10 salidas han derivado en la composición de un plantel que, para el cartagenero, debería conducir al Zaragoza a la zona alta. «Ha quedado una plantilla de rendimiento inmediato, de presente y con un inmejorable futuro», afirma. Eso y la presencia de Víctor en el banquillo «nos debería hacer luchar con los mejores, con paciencia y sabiendo cómo es la categoría. Estamos capacitados para estar arriba», asegura.

En todo caso, Cordero renuncia a declarar al Zaragoza candidato claro al ascenso. «No hablo de eso en septiembre. Hablo de plantilla competitiva para luchar con los mejores. Debemos centrarnos en transmitir hambre, ilusión y que queremos ganar».

De momento, los tres partidos disputados han mostrado, según Cordero, un Zaragoza ambicioso e ilusionante. «El equipo se ha repuesto a malos momentos. El punto fuerte de esta plantilla es el hambre, la juventud y la energía de jugadores que tienen cosas por hacer en el fútbol. Toda esa variedad nos da mucho y hace que, como se vio en Anduva, el equipo no se rinda», subraya el director deportivo, que confiesa estar «ilusionado» con lo creado a pesar de que ha habido jugadores que optaron finalmente por otro equipo. No es el caso de Alberto Marí y Adu Ares, que, tras ser objeto de deseo durante todo el verano, se decidieron por el

Zaragoza en la última semana del mercado cuando su cesión desde Valencia y Athletic ya fue posible. «Con tanto movimiento, hay jugadores que eligen otro club y no ha sido sencillo. Cualquier plantilla es susceptible de mejora, pero con lo que tenemos debemos dar lo máximo», reitera el murciano, que considera a Jair «un jugador más de la plantilla» tras no haberse culminado su salida. «Debe ganarse el puesto y competir. Se fue claro con él, pero todas las operaciones no se pueden hacer. Víctor es

«No he hablado con Víctor del mercado del paro por si hay algo que pueda servir, que no creo», asegura el murciano inteligente para saber cuándo debe utilizar a Jair, al que hemos tratado con respeto máximo y así seguirá siendo. No hay tema», zanja Cordero, que admite que al fichaje de Lekovic le faltó tiempo. «Lo intentamos hasta el final, pero no hubo acuerdo hasta una hora y cuarto antes de medianoche, cuando el Estrella Roja se abrió a negociar por primera vez. Intercambiamos documentación pero no dio tiempo y se paró el proceso», explica.

## Víctor cerró la puerta

En la portería, la desvinculación de Badía con el Elche a apenas unas horas del cierre de mercado no alteró la idea del club, que, por orden de Víctor, había cerrado ya la portería hace días con Cristian, Femenías y Poussin como inquilinos. «La decisión de quedarnos como estamos en la portería ha sido del entrenador. Todos estamos alineados en hacer la mejor plantilla

posible. Lo hemos intentado hasta el último momento», confirmó Cordero, que, finalmente, no incorporó otro mediocentro a pesar de que también entraba en los planes iniciales. «Se dio el OK a la salida de Grau sabiendo que podía venir un jugador más en esa posición o no. Tenemos cuatro mediocentros que están jugando habitualmente y nos puede ayudar Gori. Trabajaremos para que ahora den un rendimiento máximo y si hay alguna carencia de aquí al siguiente mercado, no tengo ninguna duda de que por todas las partes haremos lo posible».

Ahora, ya con el mercado ordinario cerrado, el del paro «no es una prioridad ni he hablado con Víctor sobre eso», afirma Cordero, que, en todo caso, permanece atento «por si hay alguna cosa que pueda ayudar o servir, que no creo». De este modo, la próxima tarea será intentar acometer la renovación de los canteranos (Azón,

Jaime Galindo



«La decisión de quedarnos como estamos en la portería ha sido del entrenador»

«Es fundamental que Adu vea cuanto antes que en Segunda también hay que defender y ayudar»

«Queremos renovar a los canteranos que acaban contrato, pondremos toda la carne en el asador»

J. CARLOS CORDERO DIRECTOR DEPORTIVO DEL REAL ZARAGOZA

Francho, Marc Aguado y Pau Sans) que acaban contrato. «Pero vamos a esperar un margen prudencial. Nosotros vamos a poner toda la carne en el asador, dentro de unos parámetros económicos. Queremos renovar a todos», asegura. Luego será tiempo, en enero, de remendar posibles agujeros pendientes ahora. «Queda remanente. La propiedad siempre ha dado facilidades y ha estado a la altura cuando les hemos pedido un esfuerzo. No dudo de que, si hiciera falta, la propiedad nos daría esos recursos», asegura Cordero, que lanzó un diáfano mensaje público a Adu Ares. «Queremos que sea diferencial y desequilibrante en ataque, pero también que entienda mejor el juego y se adapte a la categoría. Por eso, es fundamental, y así se lo hemos dicho, que vea cuanto antes que en Segunda también hay que defender y ayudar. Se trata de ponerse al servicio del equipo y que el equipo le ayude a él, algo clave para el crecimiento del jugador».

Respecto a Alberto Marí, al igual que Ares «opción prioritaria desde comienzos de verano», el murciano destacó que «también puede jugar como segundo delantero. Su perfil conjuga bien con los de Azón, Bazdar y Soberón. Es un jugador móvil, dinámico, que ataca bien el área, remata bien con ambas piernas y buen cabeceador. Siempre te da soluciones intermedias para descargar y abrir por fuera, intuye bien el juego y se asocia bien», subraya.



Alberto Marí y Adu Ares, ayer, en la tienda oficial del club ubicada en la calle Alfonso de la capital aragonesa.

# «La idea de Víctor me gusta, me convenció fácil»

Adu Ares, que admite sentirse mejor «en la izquierda», hará «hincapié» en mejorar en defensa • Marí: «Para crecer era bueno venir a un club tan grande»

J. OTO Zaragoza

No era Anduva el escenario más adecuado para que Adu Ares, el último fichaje del Real Zaragoza, explotara sus principales virtudes, entre las que destaca la capacidad para el uno contra uno, el desborde o el dinamismo. El atacante, cedido desde el Athletic Club, apenas entró en juego a pesar de que Víctor probó en los últimos minutos cambiándole de banda y situándolo en la izquierda, «donde más cómodo me siento y mejor me desarrollo», según aseguró Adu en su presentación oficial.

Ares agradece la confianza del club en un futbolista en el que ha depositado muchas esperanzas. «Hablé con Víctor diez o quince minutos y me transmitió esa confianza que yo necesitaba. Tiene una idea muy clara de juego que me gusta: 4-3-3, extremos abiertos y juego por abajo, así que

me convenció bastante fácil. Hice lo correcto al venir», asegura el vasco, que llega «a ayudar en todo lo que pueda y si tengo que mejorar en defensa haré hincapié en ello».

Alberto Marí también llegó al final del mercado, pero llevaba en la agenda del Real Zaragoza prácticamente desde el principio. Así lo asegura el propio delantero, que, en su presentación, agradeció una confianza que quiere devolver. «El Zaragoza es un club de una gran dimensión e histórico. Desde el principio del mercado



«Somos un grupo joven con mucha energía y un buen equipo», afirma el alicantino estaba interesado en mí si es que al final salía del Valencia, así que vengo con mucha ilusión para ayudar al equipo», indicó.

El alicantino, que ya tuvo unos minutos en Anduva, es consciente de que llega a una categoría «muy complicada y con mucha exigencia» pero confía en que el Zaragoza logre, al fin, acabar arriba. «Un club como este siempre trata de pelear con los mejores. Somos un grupo con mucha ambición, gente joven y mucha energía. Hay un buen equipo», afirmó el día después de su estreno. «Apenas entrené un día, fui convocado y tuve unos minutos, pero es pronto todavía para valoraciones», subraya.

Su salida a última hora de Mestalla le trae a un equipo de inferior categoría, pero que parte con el objetivo de lograr el ansiado retorno a Primera. «Creo que me va a venir bastante bien estar aquí. Para crecer y mejorar consideraba que era bueno salir a un club tan grande».

#### Otra lesión

#### El extremo se tuerce el tobillo

Para variar, las lesiones continúan llevando de la mano a un Zaragoza que, tras la sufrida ayer por Adu Ares ya acumula cuatro percances fisicos (Joan Femenías, Aketxe, Jair y el extremo) en apenas tres semanas de competición. El vasco se torció el tobillo izquierdo en el entrenamiento y apareció vendado en su presentación oficial. Será su evolución a partir de mañana (el equipo descansa hoy) la que determinará si llega en condiciones al partido del domingo.

### **REAL ZARAGOZA**



Víctor saluda al técnico del Mirandés Alessio Lisci antes del partido del pasado domingo en Anduva.

El Zaragoza de la 19-20 que iba directo a Primera hasta que irrumpió la pandemia también comenzó con siete puntos sobre nueve y un solo gol en contra en las tres primeras jornadas, pero había jugado ya dos partidos en casa

# Víctor calca el inicio de la campaña que rozó el ascenso

Si las referencias sirven para algo en el fútbol, el Real Zaragoza va por buen camino. Esa sería la principal conclusión a extraer tras la disputa de las tres primeras jornadas de una temporada que ha comenzado de idéntica forma a la que lo hizo la última vez que soñó con el ascenso a Primera División, también con Víctor Fernández en el banquillo.

Entonces, como ahora, el equipo aragonés se plantó en la cuarta jornada después de haber sumado siete puntos sobre nueve posibles como consecuencia de las victorias en casa ante Tenerife (2-0) y Elche (1-0) y el empate en Ponferrada (1-1). Como ahora, el Zaragoza apenas encajó un tanto en los primeros 270 minutos del curso.

El inicio de la campaña 24-25 es, pues, casi calcado a aquel, si bien con mayor mérito, ya que los tres encuentros disputados hasta

J. OTO Zaragoza

ahora se han disputado fuera de casa como consecuencia de las obras en La Romareda, con la dificultad añadida que eso conlleva. Las victorias en las dos primeras jornadas (0-4 en Cádiz y 1-2 en Cartagena) y el empate del domingo en Anduva (0-0) repiten la misma cosecha de puntos que hace cinco temporadas y muestran idéntica fortaleza defensiva tras haber cerrado la portería en dos de los tres choques y haber encajado solo un tanto. El caudal realizador es, incluso, superior ahora a aquel curso, ya que se han logrado seis tantos, dos más que en la 19-20.

La última vez que el Zaragoza se acercó al ascenso comenzó la tem-

porada como un tiro para instalarse en la zona más alta de la tabla clasificatoria desde el comienzo y sin conocer la derrota hasta la décima jornada, cuando cayó en casa ante el Cádiz (0-2). Solo la paralización del fútbol durante tres meses pudo con un equipo aragonés que hasta entonces ocupaba puestos de ascenso directo pero que regresó a la competición totalmente cambiado, lo que le hizo perder la segunda plaza y caer a un playoff en el que ni siquiera superó la primera ronda (fue eliminado por el Elche, que acabaría ascendiendo tras ser sexto la temporada regular). «No alcanzar el objetivo en 2020 fue devastador para mí, me aniquiló totalmente como entrenador y como persona y me dejó vacío e inmerso en una soledad infinita de dolor y tristeza», reconoció Víctor.■

## Muere el exfutbolista 'Candi' a los 96 años

El Real Zaragoza mostró ayer su pesar por el fallecimiento de Cándido Gómez Álvarez, Candi, portero zaragocista en las temporadas 1950-51 y 1951-52, y el ex futbolista blanquillo más veterano (96 años). Jugó 38 partidos con el Zaragoza de los Millonarios, con el que logró el ascenso a Primera División.

## A la venta las entradas para el estreno en casa

Desde ayer están a la venta las entradas disponibles para los aficionados interesados en acudir el domingo (18.30 horas) al estreno del Real Zaragoza en casa esta temporada. El precio de las localidades oscila entre los 30 y los 75 euros, con 25 para los menores de 14 años. Será el primer duelo sin el Fondo Sur.

## Puertas salva al Eibar en el descuento

Un gol de Puertas, que hizo doblete, en el descuento permitió al Eibar empatar (2-2) un partido que se le puso cuesta arriba en el tramo final ante un Levante que dio una gran imagen en Ipurua. En el choque que cerró la jornada, el Elche goleó al Córdoba (3-1), al que dejó colista, para lograr sus

## Fútbol | SD Huesca

# **Angel Martin:** «La plantilla está equilibrada»

Unzueta fue presentado: «Cuando me llegó la oferta del Huesca ni me lo pensé», afirmó

**HUGO FRANCO** Zaragoza

Ángel Martín González habló sobre el mercado estival en el que el Huesca ha completado ocho nuevos fichajes, seis de ellos como agentes libres y dos en forma de cesión. «Hemos intentado hacer una plantilla equilibrada en la que hubiera dos jugadores por puesto. Nos hemos acercado todo lo que podíamos. Ahora hay que seguir trabajando. Veremos como llegamos a diciembre, la plantilla en este momento está bien, el fútbol es lo que es y esto cambia en 24 horas de la noche al día», dijo. En la única posición en la que no han podido doblar efectivos es la del pivote, en la que Antonio Hidalgo cuenta solo con Óscar Sielva en esa demarcación.

El club oscense ha vivido un verano atípico en el que han estado a punto de entrar en concurso de acreedores. «Hemos vivido situaciones complicadas en el fútbol. Estas situaciones se dan. Este año ha sido atípico con lo que solía pasar. Desde el club no hemos tenido sensación de esa inestabilidad que podía verse desde algún sitio. Más o menos las cosas han salido y tenemos que estar de momento contentos con lo que hay y cómo están compitiendo».

#### Iker Unzueta

Iker Unzueta, delantero vasco, ha llegado con muchas ganas al club oscense y afirmó en su presentación que tiene «unas ganas espectaculares de debutar aquí y de ayudar al equipo a mantener la categoría». El traspaso fue muy rápido desde el Vizela, club con el que tuvo que firmar la rescisión del contrato para poder llegar al Huesca. «Cuando me llegó la oferta ni me lo pensé. Es un paso hacia delante para mí. Yo vengo a aportar sacrificio, trabajo y goles». Sabe que ahora tiene que ganarse la confianza de Hidalgo para entrar en sus planes. ■

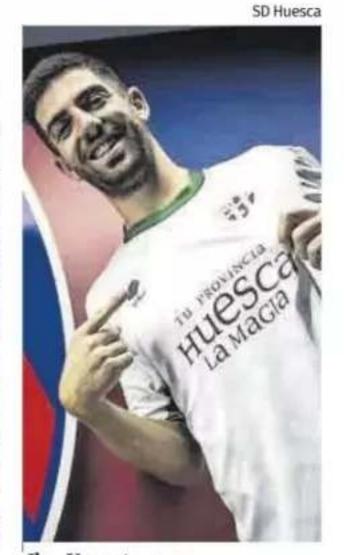

Iker Unzueta, ayer.

### **LaLiga Hypermotion**

#### **Partidos**

| Almeria-Sporting       | 1-1 |
|------------------------|-----|
| Burgos-Castellón       |     |
| Cádiz-Tenerife         | 2-2 |
| Deportivo-Ferrol       | 1-0 |
| Eldense-Cartagena      | 1-2 |
| Granada- <b>Huesca</b> |     |
| Mirandés-Real Zaragoza | 0-0 |
| Málaga-Albacete        | 2-1 |
| Oviedo-Racing          | 1-3 |
| Eibar-Levante          | 2-2 |
| Elche-Córdoba          |     |

PT J G E P GF GC

|     |              |     |   | _ |    |   |   |   |     |
|-----|--------------|-----|---|---|----|---|---|---|-----|
| 1.  | Huesca       |     | 9 | 3 | 3  | 0 | 0 | 6 | 2   |
| 2   | Real Zaragoz | a 🛦 | 7 | 3 | 2  | 1 | 0 | 6 | 1   |
| 3.  | Albacete     |     | 6 | 3 | 2  | 0 | 1 | 4 | 3   |
| 4.  | Racing       |     | 5 | 3 | 1  | 2 | 0 | 7 | 5   |
| 5.  | Levante      |     | 5 | 3 | -1 | 2 | 0 | 5 | 4   |
| 6.  | Målaga       |     | 5 | 3 | 1  | 2 | 0 | 5 | 4   |
| 7.  | Eibar        |     | 5 | 3 | 1  | 2 | 0 | 5 | 4   |
| 8.  | Almeria      |     | 5 | 3 | 1  | 2 | 0 | 4 | 3   |
| 9.  | Mirandės     |     | 5 | 3 | 1  | 2 | 0 | 2 | -1  |
| 10  | Castellón    |     | 4 | 3 | 1  | 1 | 1 | 2 | - 1 |
| 11. | Burgos       |     | 4 | 3 | 1  | 1 | 1 | 5 | 5   |
| 12  | Eldense      |     | 4 | 3 | 1  | 1 | 1 | 3 | 3   |
| 13. | Oviedo       |     | 4 | 3 | 1  | 1 | 1 | 2 | 3   |
| 14  | Elche        |     | 3 | 3 | 1  | 0 | 2 | 3 | 3   |
| 15. | Deportivo    |     | 3 | 3 | 1  | 0 | 2 | 2 | 3   |
| 16  | Cartagena    |     | 3 | 3 | 1  | 0 | 2 | 4 | 6   |
| 17. | Granada      |     | 3 | 3 | 1  | 0 | 2 | 3 | 5   |
| 18  | Sporting     |     | 2 | 3 | 0  | 2 | 1 | 2 | 3   |
| 19. | Cādiz        | ۳   | 2 | 3 | 0  | 2 | 1 | 3 | 7   |
| 20  | .Tenerife    |     | 1 | 3 | 0  | 1 | 2 | 3 | 5   |
| 21  | Ferral       |     | 1 | 3 | 0  | 1 | 2 | 2 | 4   |
| 22  | Córdoba      |     | 1 | 3 | 0  | 1 | 2 | 3 | 6   |

primeros puntos de la temporada.

#### CASADEMONT ZARAGOZA

# Spissu: «He cumplido mi deseo de jugar en España»

El base italiano marcó unos objetivos ambiciosos para el Casademont esta temporada: «Clasificarnos para la Copa del Rey y llegar a los 'playoffs' en la ACB»

GUILLERMO BURGOS CINTO Zaragoza

Ayer tuvo lugar la presentación oficial de Marco Spissu como nuevo jugador del Casademont Zaragoza. El italiano se mostró muy ilusionado de poder jugar en España, ya que «siempre había querido venir». Además, también habló de los objetivos que tiene el equipo esta temporada y que el sueño es «entrar en playoffs de la Liga ACB».

Tras varias semanas entrenado juntos y tras un partido, el base explicó cómo ve al equipo por el momento: «Las sensaciones son increíbles, el equipo, la ciudad, los compañeros... Estos primeros días estamos trabajando duro por las mañanas y tardes. He cumplido mi deseo de jugar en España». Además, confirmó que el único compañero con el que ha coincidido en una pista es con Santi Yusta, en un encuentro de la ventana FIBA.

Sobre lo que puede aportar, Spissu destacó su «liderazgo y experiencia» además de afirmar que llega en la «edad perfecta», 29 años, en «la etapa final» de su carrera. También describió el juego del Casademont de Porfirio Fisac, donde el jugador indicó que encaja bien: «Me gusta el equipo porque podemos jugar un juego mucho más táctico y en cada partido



Marco Spissu escucha una pregunta durante su presentación como jugador del Casademont.

podemos jugar de forma distinta, que haya un líder o anotador diferente. Esto es algo que me viene bien porque el año pasado jugaba un baloncesto distinto, más libre, pero estoy abierto a aprender de todo», explicó el italiano.

Spissu se perdió el primer amistoso de la pretemporada debido a un golpe en el brazo en un entrenamiento, aunque confirmó que estará presente esta tarde contra el Andorra: «Voy a jugar. La pasada semana tuve una gran pérdida y fui a casa dos días. En el primer entrenamiento de vuelta recibí un golpe en mi brazo dere-

cho y como es pretemporada no queríamos arriesgarnos».

Tras unos años en los que el Casademont ha tenido momentos
difíciles, Spissu se marca unos objetivos ambiciosos para el equipo
en Liga: «Clasificarnos para la Copa del Rey es uno de los principales objetivos y llegar a los playoffs
en la ACB. Queremos intentar ganar la Copa, por supuesto, no nos
ponemos límites y si un poco de
presión. Después de eso saber gestionar los problemas físicos y
mentales», declaró el italiano.

También habló de su compañero Bell-Haynes y de cómo se pueden combinar en pista: «Creo que podemos jugar juntos, es un gran jugador. Somos muy similares en nuestro juego, dejar jugar al equipo y tomar responsabilidad al final. Es un tío genial y me encantaría compartir minutos con él».

Por último, Spissu mandó un mensaje a toda la afición rojilla, a la que tiene ganas de conocer: «Tengo muchas ganas de ver cuánta gente viene al pabellón Príncipe Felipe. Son muchos los abonados y tengo muchas ganas de ver a la Marea Roja y compartir victoria y derrotas en el Príncipe Felipe», finalizó el base. ■

# El Casademont Zaragoza disputa su segunda prueba ante el Andorra

Los de Porfirio Fisac juegan hoy en Monzón el segundo amistoso de la pretemporada tras la victoria contra el Gran Canaria por 83-78

G. B. C. Zaragoza

Tras superar con nota el primer amistoso contra el Gran Canaria por 83-78, a pesar de las ausencias de tres de sus principales incorporaciones, Spissu, Dubljevic y AJ Slaughter, el Casademont Zaragoza se enfrenta al Morabanc Andorra. Finalmente, la sede de este partido será el pabellón Los Olímpicos de Monzón, donde se jugará esta tarde a partir de las 19.00 horas.

Los de Porfirio arrancaron de la mejor manera posible la pretemporada con la victoria contra los canarios el pasado sábado. Bell-Haynes, Yusta, Sulejmanovic y Bango fueron los más destacados en cuanto a puntuación, además de que Joaquín Rodríguez dejase también buenas sensaciones en su debut. Para ese encuentro no estuvieron por precaución Marco Spissu ni Bojan Dubljevic, además de AJ Slaughter ya que recibía un premio en su antiguo instituto.

En Monzón sí estará el base ita-

liano, tal y como confirmó en su presentación oficial, después de no jugar por un golpe en el brazo que tuvo lugar en un entrenamiento. Al igual que él, Dubljevic también sufrió un golpe, pero no se sabrá hasta poco antes de comenzar si estará disponible para Fisac, al igual que Slaughter.

Por otro lado, su rival, el Morabanc Andorra, ganó con contundencia su primer amistoso de pretemporada contra el Joventut Badalona por 69-88, por lo que también empezó su preparación con buen pie. Los andorranos incorporaron a varios hombres en este mercado: Shannon Evans, Kyle Kuric, Ben Lammers, Ferrán Bassas, Chumi Ortega, Nikos Chougkaz y Sekou Doumbouya. ■

## Jaén, Macías, Moreno y Vigil, los ganadores

Tras neutralizar a medianoche del sábado la ultra debido a una fuerte tormenta eléctrica, las pruebas del domingo del IX Trail Valle de Tena se celebraron bajo una perfecta meteorología. Leire Jaén e Íñigo Macías se impusieron en la 2K, mientras que Rubén Vigil y Reyes Moreno lo hicieron en la 1K.

## Badosa, ante Navarro en cuartos del US Open

Jaime Galindo

Paula Badosa ya tiene rival para los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos. Será la tenista local Emma Navarro, que doblegó a su compatriota Coco Gauff, campeona en Nueva York en 2023. Número 12 del ránking de la WTA, Navarro logró el pase por 6-3, 4-6 y 6-3 en dos horas y once minutos.

## España ya prepara la Liga de Naciones

La grada del campo de fútbol de la Ciudad del Fútbol se quedó pequeña ante la gran expectación que generó el regreso a la actividad de la selección española, tras proclamarse el 14 de julio campeona de la Eurocopa. El equipo de Luis de la Fuente jugará esta semana dos partidos de la Liga de Naciones, en Serbia y en Suiza.

## Barceló, convocado para el Europeo

Fernando Barceló ha sido convocado por el seleccionador español, Pascual Momparler, para el Europeo de Limburgo, que se celebrará del 11 al 15 de septiembre. El ciclista oscense del Caja Rural-Seguros RGA competirá en un circuito urbano de 222 kilómetros con 1.200 metros de desnivel por las calles de la ciudad de Hasselt, en Bélgica.

## Lauren Curtin renueva con el Zaragoza CFF

Lauren Curtin, de 32 años, cumplirá su quinta temporada en el Zaragoza CFF tras renovar por otro año. La estadounidense llegó al club aragonés en el verano de 2020 procedente del Femminile Lugano 1976 de la Liga suiza. Anteriormente, había jugado en la universidad de Sonoma. Es una jugadora clave por su táctica defensiva y su buena salida de balón.

36 Deportes

Martes, 3 de septiembre de 2024 el Periódico de Aragón

# Olimpismo | Los Juegos Paralímpicos de París

# Una incansable Teresa Perales busca superar a Michael Phelps

La nadadora aragonesa disputa hoy a las 10.51 la clasificación de los 100 metros estilo libre

GUILLERMO BURGOS CINTO Zaragoza

Con 28 medallas paralímpicas ya en su palmarés, Teresa Perales buscará en la jornada de hoy un nuevo metal en la prueba de los 100 metros estilo libre. Pero para luchar por ello primero tendrá que superar la clasificación, que empieza a las 10.51 horas. Una vez en la final, la aragonesa nadaría esta misma tarde a partir de las 19.30.

Perales no falló en su prueba estrella el pasado domingo, marcando incluso récord de España. La nadadora española consiguió el bronce en 50 metros espalda con un tiempo de 1.10.95 minutos, consiguiendo la tan deseada 28ª medalla paralímpica e igualando de esta manera al Tiburón de Baltimore, Michael Phelps. Además, la aragonesa ha conseguido al menos una medalla en todos los Juegos que ha participado, desde Sídney 2000, donde se colgó cinco metales, hasta París, donde luchará por el segundo en la prueba de 100 metros libres. En esta modalidad, la aragonesa tendrá por lo menos tres rivales de nivel contra las que deberá luchar para clasificarse entre las cuatro primeras para alcanzar la final.

#### La competencia

La primera de ellas es la mexicana Haidde Viviana Aceves, con la que Teresa Perales ya perdió en los 50 metros espalda, ganando la plata, un puesto por delante de la española. Además, la mexicana también se colgó otra plata en los 100 metros espalda.

En su misma eliminatoria está Marta Fernández, nadadora española que sumó un metal al medallero nacional con un bronce en los 50 metros espalda de categoría S3. Por último, la otra rival a batir será la británica Challis Ellie, quien consiguió el oro en los 50 metros espalda S3. A pesar de ello, la aragonesa tiene papeletas para poder entrar entre las cuatro primeras clasificadas de la primera eliminatoria y poner la directa hacia la final.

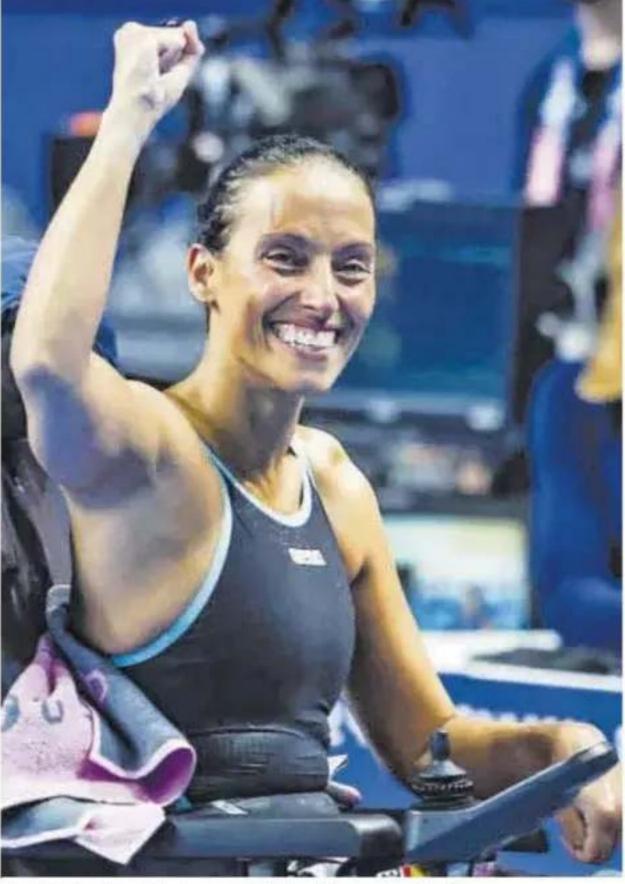

Teresa Perales, feliz tras conquistar el bronce en París.

A pesar de que no es la prueba estrella de la aragonesa, Teresa Perales ha sumado cinco medallas en los 100 metros estilo libre a lo largo de sus seis participaciones anteriores en unos Juegos Paralímpicos, quedándose sin ella solo en Tokio en el verano de 2021. En total son tres oros, una plata y un bronce, por lo que la nadadora podría volver a sorprender y lograr la 29ª medalla que le haría superar a Michael Phelps.

El pasado domingo ya consiguió igualar al norteamericano, pero de subirse una vez más al podio de París, Perales aumentaría todavía más su leyenda. Además, la aragonesa no descarta prepararse para volver a tirarse a la piscina en Los Ángeles, como una forma de cerrar el círculo: «No descarto acudir a los Juegos de Los Ángeles 2028. Igual Michael Phelps me acaba colgando una medalla allí», afirmó.

## Motociclismo

Efe / Javier Etxezarreta

# Marc Márquez convierte su cicatriz en pasado en Motorland

EMILIO PÉREZ DE ROZAS Barcelona

Es muy fácil, tal vez hasta demasiado fácil, imaginar qué pensamientos aparecen en la cabeza de un campeonísimo, de un deportista de élite, cuando, después de 1.043 días de calvario, de tortura, de incertidumbre, de dolor, de multitud de operaciones y meses de gimnasio y trabajo de fuerza, vuelves a ganar, derrotando, a lo grande, a lo bestia, a todos los campeones de la parrilla de MotoGP.

«No ha sido un subidón de adrenalina, no, ha sido un subidón de alegría, de serenidad, un juf! ya está», comentó Marc Márquez Alentá cuando ya recogía sus bártulos para acercarse a dormir a su casa de Cervera. La victoria fue uno de esos días, una de esas fechas, que ha marcado sus tormentosos tres últimos años.

Podemos citar cuatro de las más destacadas en un momento. 10 de julio de 2020, se rompe el húmero derecho, en Jerez, tras una remontada histórica. 20 de junio de 2021, después de un año en blanco, gana, apoteósicamente, en uno de sus circuitos talismán, Sachsenring (Alemania). 3 de junio de 2022, decide operarse en la clínica Mayo de Rochester (Minnesota, EEUU), donde le destrozan el húmero para reconstruírselo. Se llama osteotomía humeral. Y, este domingo, 1 de septiembre de 2024, cuando, pasados 1.043 días y ante 55.967 espectadores, le demuestra al mundo que el mejor Márquez, el de 2019, ha vuelto en Alcañiz.

El calendario de Márquez de los tres últimos años está más lleno de fechas duras, dolorosas, casi insoportables, que de bellos momentos. «El instante más bello o, como poco, lo más elogioso de este viacrucis ha sido verle superarse, un día tras otro, frente a la adversidad. Lo más digno de admiración», dice mamá Roser. «Es que jamás, jamás, ha lanzado la toalla, nunca se ha rendido. Y eso, como poco, es digno de admiración, como madre y, por qué no decirlo, como su primera admiradora que soy». ■

## Balonmano

### El Contazara Zaragoza presenta su nuevo proyecto y hoy se mide al Bada Huesca

El Balonmano Contazara Zaragoza llevó a cabo la presentación oficial de su temporada en Primera Nacional en el Espacio Xplora de Ibercaja. El conjunto aragonés buscará el ascenso nuevamente e inicia una nueva etapa en su historia ya sin el paraguas de Casademont, con el que terminó su colaboración de los últimos años. Hoy martes, desde las 19.30 horas, el equipo zaragozano disputará un amistoso contra el Bada Huesca, que milita en la Asobal, en la localidad oscense de Almudévar. Aragón TV lo ofrecerá en streaming.



Deportes | 37 el Periódico de Aragón Martes, 3 de septiembre de 2024

## LA VUELTA A ESPAÑA

Pablo Castrillo volvió a conquistar por segunda vez otra etapa de la Vuelta a España coronándose en el impresionante Cuitu Negru. Pese a su temprana explosión para el gran público, ya venía dando indicios antes de dar el salto al profesionalismo con el Kern Pharma. En el año 2022 ganó la prueba de la Subida a Gorla, una de las escaladas más reconocidas para los corredores más jóvenes del país. Al año siguiente, ganó el Memorial Valenciaga, una de las pruebas de la Copa España Amateur y fue Campeón de España sub-23 de contrarreloj, una de las pruebas en las que más destaca el jaqués.

Esta eclosión del joven altoaragonés ha hecho que se despierte el interés en dos de las figuras más relevantes del ciclismo aragonés de toda la historia: Fernando Escartín, ganador de la etapa reina del Tour de Francia en 1999 y dos veces segundo en la Vuelta a España y Carlos Hernández, tres veces ganador de etapa en la Vuelta a España en los años 80.

Para ambas leyendas del deporte lo que ha hecho Castrillo es de ser un corredor de alto nivel. «Está demostrando que es un corredor muy valiente y es increíble cómo está compitiendo. Lo que deja claro es que debe fichar por un equipo élite», afirman ambos. Además, añade Escartín que «nos ha sorprendido a todos para bien, llevarse las dos etapas de la manera en la que lo ha hecho es para aplaudir y quitarse el sombrero».

Lo que más le ha sorprendido al exciclista biesquense es «la valentía que tiene para lanzarse a por todo, porque encima también sabe aprovechar muy bien las fugas para ponerse por delante del resto». En cambio, para Carlos Hernández, lo que más destaca del joven corredor es «su inteligencia en

Fernando Escartín y Carlos Hernández ven un futuro esperanzador para el ciclista jaqués, que ha explotado en la Vuelta ganando dos etapas. «Es increíble la manera en la que está compitiendo. Es un corredor de élite», afirman los dos excorredores

# Las leyendas aragonesas bendicen a Pablo Castrillo

**HUGO FRANCO** Zaragoza

Efe / Javier Lizón



Pablo Castrillo hace un gesto de aprobación en el podio de la Vuelta a España.

las carreras, porque manejarse en una situación como una escapada no es nada fácil. Tiene esa picardía que para un corredor de alto nivel es muy importante, junto con una fuerza que es espectacular. Pero esa es la mayor virtud que tiene».

El camino hacia el éxito de Castrillo acaba de comenzar y los dos excorredores saben que ha dado el paso más difícil, pero que ahora tiene que saber seguir el camino de manera adecuada. «Conseguir lo que ha hecho te da ánimos para

ver que tienes ese nivel y que puedes estar luchando por carreras. Lógicamente, todo esto también tiene una repercusión en su contrato, ahora seguro que va a tener más equipos que lo van a buscar para llevárselo con ellos», comen-

ta Carlos Hernández. «Esto le va a dar una confianza increíble de cara al futuro, porque en este deporte el ganar es lo más complicado, pero cuando ya lo consigues, el camino ya lo tienes empezado y tienes que continuarlo», reafirma con convencimiento Escartín.

El futuro que tiene por delante el jaqués es muy ilusionante. «Tengo muy claro que va a llegar muy lejos. Tiene toda la carrera por delante y si continúa con esa mentalidad de ir a portodas sin ningún miedo y con esa constancia en su trabajo, su futuro es brillante», comenta ilusionado Escartín, Al hilo de esto, Hernández pone el foco fuera del propio Castrillo. «Espero que pueda estar bajo las manos de los mejores entrenadores y directivos para que su desarrollo no se detenga».

Las dos leyendas del ciclismo aragonés le han querido dar un consejo a Pablo Castrillo. «Tiene que seguir trabajando porque ve que los éxitos están llegando y que ese es el camino a seguir, porque es con el que llegarán más victorias y mucho más. También, que se cuide mucho en lo físico y lo mental, porque en este deporte tienes que tener el cuerpo muy preparado para esfuerzos muy importantes y que no pare de entrenar. Pero, sobre todo, que no pare de buscar superarse a sí mismo», dice Fernando Escartín.

Y por parte de Hernández: «Que siga compitiendo de esta manera y que vaya a por todo, porque es capaz de hacer grandes cosas. Y que todo lo mal que se puede pasar entrenando y todo ese sufrimiento que se pasa, se olvida cuando te subes al podio y vas ganando carreras. Lo más importante es que siga teniendo ilusión y constancia, porque a partir de estas dos claves, puede lograrlo todo». ■

# La subida a los Lagos, decisiva para la carrera

«Es mítica», dice Nairo Quintana, vencedor en 2016 • «Aquí se marcan diferencias de verdad», añade Pedro Delgado, primero en 1985 y 1992

Oviedo (Enviado especial)

Nunca fueron los Lagos de Hinault. Ganó la Vuelta de 1983, que estrenó la subida a Covadonga, pero Marino Lejarreta le batió en una ascensión tan memorable que ya convirtió la cumbre asturiana en

un icono de la carrera. Lejarreta e Hinault iniciaron la ruta hacia la leyenda, hacia el mito de la Vuelta que este martes cumplirá la ascensión número 23 con una clasificación general todavía muy abierta para determinar quién ganará en Madrid, aunque con Primoz Roglic como principal candidato a la victoria final.

«Es una subida mítica», dice Nairo Quintana, vencedor en la cumbre en 2016, el año que ganó la Vuelta. «Es una ascensión para marcar diferencias de verdad», añade Pedro Delgado, quien conquistó la cima dos veces los años 1985 -camino del primero de los dos triunfos en Madrid- y 1992. Es, desde siempre, la subida más en-

### Clasificación

#### General

| 1. B. O'Connor (Au/Dec)60.19.22          |
|------------------------------------------|
| 2. P. Roglic (Esl/Bora)a 1.03 r          |
| 3. E. Mas (Esp/Mov) a 2. 23 r            |
| 4. R. Carapaz (Ecu/EF)a 2.44 r           |
| 5. M. Landa (Esp/QS)a 3.05 r             |
| 6. F. Lipowitz (Ale/R. Bull)a 4.33 r     |
| 7. D. Gaudu (Fra/Group)a 4.39 r          |
| 8. C. Rodríguez (Esp/Ineos)a 4.40 r      |
| 30. N. Quintana (Col/Mov) a 53.19 r      |
| 62. P. Castrillo (Esp/Kern) a 1h.48.41 r |
|                                          |

trañable de la carrera; una obligación subirla para obtener el carnet de cicloturista, al más puro estilo del Tourmalet, y la que enamora a cualquiera que se deleite con este maravilloso deporte.

Son 12,5 kilómetros de subida,

kilómetro y medio menos que el ascenso a Alpe d'Huez, siempre más duro, pero no por ello menos emocionante que la joya de la Vuelta donde aparte de Lejarreta, Herrera, Delgado, Quintana y Roglic han inscrito su nombre en la cumbre corredores de la talla de Robert Millar, Álvaro Pino, Laurent Jalabert y Pavel Tonkov, quien logró la victoria en 1997, un año después de conquistar el Giro. La Huesera es el lugar para seleccionar la Vuelta, antes de que aparezca el otro muro famoso, el Mirador de la Reina. «En 2015 arranqué nada más comenzar la subida. Me fui junto a Contador, pero en el Mirador cambié el ritmo y ya no me pudo seguir. Me concentré en ganar la etapa», cuenta Quintana. «Si se quiere ganar arriba, hay que actuar en la Huesera», apunta Delgado. ■

# SERGI LÓPEZ-EGEA

### Las series

# Una terapia muy peligrosa

Un drama romántico de tres temporadas basado en la novela de Sherryl Woods que sigue a unas amigas de toda la vida llamadas Maddie, Helen y Dana Sue. Las tres se apoyan mutuamente y buscan un equilibrio entre sus relaciones, la familia y sus carreras en un pequeño pueblo sureño llamado Serenity. Dana Sue intenta salvar la relación con su marido, y Helen se encuentra atrapada entre dos hombres maravillosos que la aman. Maddie sigue tomándose las cosas con mucha calma para no estropear su relación con Cal, el entrenador de béisbol. Además, seremos testigos de la reaparición de una misteriosa mujer del pasado de las tres magnolias.



# The Killing

Estados Unidos, 2011 Drama. Intriga Disney + 45 min. (T1-T4. 44 cap.)

# Adaptación americana de un popular nordic noir danés

Está inspirada en la exitosa serie danesa Forbrydelsen y relata la trágica historia del asesinato de una joven en Seattle, así como la subsiguiente investigación policial para resolver el caso. Este drama, que popularizó el nordic noir en Estados Unidos, entrelaza tres tramas distintas centradas en el mismo homicidio: la de los detectives a cargo de la investigación, la de la familia devastada de la víctima y la de los sospechosos. Ambientada en Seattle, también explora la corrupción política local. A medida que la serie avanza, se hace evidente que nada sucede por casualidad; todos los personajes ocultan secretos, y no se han reconciliado con su pasado.

# A la búsqueda de tesoros perdidos

Cuando el arqueólogo Jack Wilder (Shane West) se encuentra con las claves de una antigua profecía inca, se embarca en una larga aventura en busca de la legendaria ciudad de oro llamada El Dorado, oculta en lo más profundo de la selva peruana. Su búsqueda se complica cuando es perseguido por un enigmático mercenario, el coronel Sam Grissom (Luke Goss), y por elementos corruptos del ejército peruano. María Martínez (Natalie Martínez), la examante de Jack, se une a la aventura, y juntos se enfrentan a varios desafíos, como largas travesías por los Andes, encuentros con tribus nativas de la Amazonía y trampas y maldiciones sagradas que protegen la legendaria ciudad.



## Operación Sabre



# Entre la corrupción y la impotencia de la justicia

Basada en hechos reales, cuenta la historia de una periodista que investiga el asesinato de un importante político. Su búsqueda de la verdad la lleva a lo más profundo del corrupto aparato del Estado. Serbia, 2003. Tras el asesinato del primer ministro Dindić, el país se sume en el caos y se declara el estado de emergencia. Danica, una joven y ambiciosa reportera, intenta investigar la verdadera historia que hay detrás de esta muerte. El inspector de policía Ljuba, encargado de encontrar al asesino, está dispuesto a ayudarla. Y todo apunta a la implicación de Uroš, un joven delincuente de poca monta que, casi sin quererlo, se ve arrastrado a esta trama mortal.

Servicio especial



Foto de familia del equipo de Tauste.

#### Concurso

El pleno en el diccionario de Olvera impide que la localidad zaragozana se mida a Benissalem.

# Tauste se queda a una palabra de la final del 'Grand Prix'

EL PERIÓDICO Zaragoza

Se acabó el sueño de Tauste de reinar en el Grand Prix. La localidad zaragozana se quedó anoche a las puertas de la gran final después de perder por una sola palabra en el diccionario frente a los gaditanos de Olvera, que se medirán en el decisivo día a los baleares de Benissalem.

La igualdad fue la tónica dominante durante las pruebas clásicas del concurso. Si bien Tauste (que contó con la Terremoto de Alcorcón como madrina) venció en los troncos locos, los zaragozanos no pudieron con Olvera en la patata caliente o los bolos, prueba clave por ser la antesala del diccionario, donde de verdad se decide el ganador de la noche.

Los resultados de las pruebas hicieron que, aunque el marcador fuese igualado, Olvera cogiera una ligera ventaja que fue importantísima al final.

Necesitaba Tauste conseguir una palabra más que Olvera, ya que cada fallo restaba tres puntos y cada acierto suma tres. Si Olvera fallaba todas, Tauste solamente tenía que sumar una y así sucesivamente. Tauste cumplió acertando todas y cada una de las palabras, lo cual suele ser sinónimo de victoria y, además, de altísima puntuación, pero Olvera también acertó todo, dejando a Tauste sin la posibilidad de acceder a la gran final del Grand Prix.

El marcador final de 35-30 refleja no solo la igualdad que hubo, 
sino además el grandísimo nivel de 
ambos pueblos. Tanto es así que es 
uno de los resultados más abultados de la historia del concurso tanto en esta nueva etapa como en la 
anterior, también con Ramón García a los mandos del concurso por 
excelencia del verano.

# Nueva temporada

# Chicote vuelve hoy con 'Pesadilla en la cocina'

Regresa Pesadilla en la cocina, el mítico y exitoso programa de la-Sexta. Esta noche, a partir de las 22.45 horas, Pesadilla en la cocina abre las puertas de una novena temporada que promete combinar la esencia de este icónico programa con nuevas realidades, protagonistas y conflictos, todos al servicio de un objetivo común: salvar a hosteleros y restaurantes al borde del colapso. El programa se desplaza a Barcelona para atender la llamada de auxilio del Nicasso, un restaurante especializado en comida mediterránea.

#### La 1

06.00 Telediario matinal. 08.00 La hora de La 1.

> Con Silvia Intxaurrondo y Marc Sala.

10.40 Mañaneros.

14.00 Informativo territorial.

14.10 Ahora o nunca verano. Con Monica López.

**15.00** Telediario 1. 15.45 Informativo territorial

16.00 El tiempo.

16.05 Vuelta Ciclista a España. Luanco-Lagos de Covadonga. Décimo sexta etapa, de 181,5 kilómetros. En directe.

17.30 Salón de té La Moderna. 18.30 El cazador stars. Con Gorka Rodriguez.

19.30 El cazador.

20.30 Agui la Tierra.

21.00 Telediario 2. 21.55 4 estrellas.

El nuevo sargento.. 22.50 Cine.

La familia Bélier. 00.25 HIT.

Caperucita Roja y Los exámenes.

02.30 Noticias 24 horas.

09.00 Una matemática viene a verte.

09.25 Seguridad vital 5.0. 09.55 Escala humana.

10.25 Arqueomania.

La 2

10.55 Documenta2.

11.50 Al filo de lo imposible. 12.15 Ruralitas.

12.40 Vuelta Ciclista a España. Luanco-Lagos de Covadon-

16.05 Saber y ganar.

16.50 Grandes documentales.

18.30 Documenta2. 19.25 Grantchester.

20.55 La 2 express.

21.00 Diario de un nomada. Ope-

racion Plaza Roja. 21.30 Cifras y letras.

Con Aitor Albizua. 22.00 El comisario Montalbano.

Las alas de la esfinae. 23.50 Documentos TV. La epidemia silenciosa.

00.55 Cine.

Antonio Vega. Tu voz entre

02.55 Festivales de verano. 04.15 Zoom tendencias.

#### Antena 3

06.00 Ventaprime.

06.15 Las noticias de la mañana.

08.55 Espejo público. 13.20 Cocina abierta con Karlos

Arguinano.

13.45 La ruleta de la suerte. 15.00 Antena 3 Noticias 1.

15.30 Deportes.

15.35 El tiempo.

15.45 Sueños de libertad. 17.00 Y ahora Sonsoles.

20.00 Pasapalabra.

21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.30 Deportes.

Con Rocio Martinez, Angie

Riqueiro y Alba Dueñas. 21.35 El tiempo.

21.45 El hormiguero 3.0. Invitado: Leo Harlem, cómico y actor.

22.45 Hermanos.

02.15 The Game Show. Con Cristina Porta, Gemma Manzanero y Aitor Fernán-

03.00 La tienda de Galería del Coleccionista.

04.00 Ventaprime. 04.30 Minutos musicales.

#### Cuatro

07.00 Love Shopping TV Cuatro.

07.30 ¡Toma salami!

08.25 Callejeros viajeros. 10.25 Viajeros Cuatro.

11.30 En boca de todos. 14.00 Noticias Cuatro.

14.55 ElDesmarque Cuatro.

15.15 El tiempo.

15.30 Todo es mentira.

18.00 Lo sabe, no lo sabe.

Con Xuso Jones. 19.00 Tiempo al tiempo.

20.00 Noticias Cuatro.

20.45 ElDesmarque Cuatro.

21.00 El tiempo. 21.05 First Dates

22.50 Codigo 10.

Con David Aleman y Nacho

01.50 ElDesmarque madrugada. 02.30 The Game Show. Con Cristina Porta, Gemma Manzanero y Aitor Fernán-

03.00 En el punto de mira. Incluye Un cuerpo de ficción y Un monstruo en la

> 22.50 TVE-1 'La familia Bélier'

En la familia Bélier, todos

son sordos menos Paula,

que tiene 16 años. Ella es

indispensable para su

padres, sobre todo en

la explotación de la

granja familiar.

familia. 05.00 Puro Cuatro.

#### Tele 5

06.10 Reacción en cadena.

Con Ion Aramendi.

07.00 Informativos Telecinco. 08.55 La mirada critica. Con Ana Terradillos.

10.30 Vamos a ver.

15.00 Informativos Telecinco.

15.25 ElDesmarque Telecinco.

15.35 El tiempo.

15.45 El diario de Jorge. Con Jorge Javier Vázquez.

17.30 TardeAR. Con Ana Rosa Quintana.

20.00 Reacción en cadena. Con Ion Aramendi.

21.00 Informativos Telecinco.

21.30 ElDesmarque Telecinco.

21.45 El tiempo.

21.50 Babylon Show. Can Carlos Latre. Invitados: Cameta, dúo musical.

22.50 Cine 5 estrellas. Top Gun: Maverick.

01.35 ¡Toma salami! 01.55 Casino Gran Madrid Online Show.

02.20 ;Toma salami!

02.55 El horóscopo de Esperanza Gracia.

#### La Sexta

06.00 Minutos musicales.

06.30 Ventaprime.

09.00 Aruser@s.

07.00 Previo Aruser@s.

Con Alfonso Arús.

11.00 Al rojo vivo. Con Antonio García Ferreras.

14.30 La Sexta noticias 12 edición.

**15.15** Jugones.

15.30 La Sexta meteo. 15.45 Zapeando.

Con Dani Mateo.

17.15 Más vale tarde. Con Cristina Pardo e Iñaki

López. 20.00 La Sexta noticias 2ª edición. Con Cristina Saavedra y

Rodrigo Blázquez. 21.00 La Sexta Clave.

Con Joaquin Castellón.

21.20 La Sexta meteo. 21.25 La Sexta deportes.

Con Carlota Reig y Oscar Rincon. 21.30 El intermedio.

Con El Gran Wyaming y Sandra Sabatés.

22.30 Pesadilla en la cocina 01.50 Crimenes imperfectos.

21.45

Antena 3

'El hormiguero 3.0'

El programa recibe al

cómico y actor Leo Harlem,

que viene para hablar de los

dos espectáculos en los que

trabaja ahora. Se trata de

la gira de Deja que te



22.30 LA SEXTA 'Pesadilla en la cocina' Alberto Chicote se desplaza a Barcelona para atender la llamada de auxilio del Nicasso, un restaurante especializado en comi-

06.00 Cinexpress. 06.10 Cine: Stoyan. 08.05 Central de cómicos. 08.45 La tienda de Galería del Coleccionista. 11.45 Cinexpress. 12.15 Embrujadas: El septimo año de bruja. 13.10 Colombo: Colombo va a la guillotina. **15.05** Los misterios de Murdoch, Energía, Murdoch and the Mona Lisa y Bottom of the Barrel. 18.00 Los asesinatos de Midsomer, Bailando con muertos y Nuestro animal interior. 22.00 Martes letal: El esmoquin. 00.00 Martes letal: Espío por occidente.

01.50 Central de cómicos.

Paramount Network

## FDF

06.25 Love Shopping TV FDF. 06.55 Miramimúsica. 07.00 ¡Toma salami! 07.05 Love Shopping TV FDF. 07.35 Los Serrano: Siempre nos quedará París. 08.59 Aida. Emissión de cuatro episodios. 14.04 La que se avecina. 22.55 Cine: Por la cara. 01.07 La que se avecina: Una cabra, cinco leones y un presidente con un pavo en la cabeza. 02.42 The Game Show. 03.22 La que se avecina: Un buzón de chivatos, un mayordomo en un ferrari y la jeringuilla del doctor Tru. 04.49 El horóscopo de Esperanza Gracia.

#### Neox

06.15 Hoteles con encanto. 07.00 VeraNeox Kidz, Incluye Pokémon y Campeones: Oliver y Benji. 10.30 Modern Family, Emission de cuatro episodios. 12.20 Los Simpson. 16.20 The Big Bang Theory. 19.45 9-1-1: Lone Star. Mala Ilamada. Salvación, Una pequeña ayuda de mis amigos, Quemadura lenta, El gran calor, Monstruos dentro, Despertar y Austin, tenemos un problema. 02.30 Jokerbet: ¡damos juego! 03.10 The Game Show. Presentadores: Cristina Porta, Gemma Manzanero, Aitor Fernández

## DMAX

13.11 Aventura en pelotas. 14.06 Expedición al pasado. El tesoro de los templarios y Persiguiendo el tesoro de los pantanos. 15.57 La pesca del oro. Dragar, perder o empatar y La tierra de nadie. 17.47 Pesca radical. 18.43 Pesca radical. 19.38 Chapa y pintura. Trabajo inacabado y A prueba de fuego. 21.30 ¿Cómo lo hacen? Muñecas rusas y aloe vera y Buques chinamax/Russian standard/Orejas de mar. 22.30 Tesoros perdidos de Egipto. 00.24 Desmontando la historia.

# Aragón TV

06.20 Aragón noticias 2. 07.30 El campo es nuestro. 08.15 Pequeños, pero no invisibles.

09.05 Segunda oportunidad. 10.00 La pera limonera. Con Daniel Yranzo.

11.00 Agui y ahora. 13.10 Atrápame si puedes. Con Iñaki Urrutia.

14.00 Aragón noticias 1.

15.10 El campo es nuestro. 15.50 Cine.

Pistoleros. 17.25 Shakespeare y Hathaway:

investigadores privados. 18.20 Conexión Aragón. Con Vanesa Pérez.

19.00 Partido amistoso. Casademont Zaragoza-Morabanc Andorra. Desde el Pabellán Los Olímpicos. En directe.

20.45 Aragón noticias 2. 22.00 Vienna Blood.

02.30 Aqui y ahora.

**ESPANA** 

23.40 Los invisibles. 01.40 Los Pirineos desde el aire. Hoy. De la Pica d'Estats hasta el Aneto y Del Aneto hasta el Vignemale.

Con Miriam Sanchez



15.50 'Pistoleros' Un pistolero hace la promesa de no volver a utilizar nunca más las armas y decide marcharse a trabajar a un rancho.



22.00 'Vienna Blood' Una nina encuentra un cadaver mutilado. La mano y la lengua del hombre han sido cortadas.

# Clan TV

15.28 Bob Esponja. 16.13 Danger force. 16.56 Peppa Pig. 17.11 El gran show de Baby Shark, 17.32 Las pistas de Blue y tú. 17.54 Simon. 18.10 Petronix. 18.33 Hello Kitty, super style! 19.07 El refugio de audrey. 19.18 Polinópolis. 19.40 Tara Duncan. 20.04 Héroes a medias. 20.15 Slugterra. 20.36 Henry Danger. 20.57 Una casa de locos. 21.19 Bob Esponja. 21.42 Samuel. 21.47 Henry Danger. 22.09 Danger force. 22.51 Los misterios de Laura. 23.55 Cuéntame cómo pasó. 02.24 Servir y proteger.

# **Disney Channel**

11.05 Kiff. 11.55 Hamster & Gretel. 12.45 Hailey, ja por todas! 13.35 Bluey. 14.30 Los Green en la gran ciudad. 15.45 Disney Junior Ariel: cuentos de sirenas. 15.50 Kiff. 16.40 Hamster & Gretel. 17.30 Los Green en la gran ciudad. 17.55 Marvel Spidey y su superequipo. 18.45 Cars: en la carretera. 18.55 SuperKitties. 19.50 Bluey. 20.45 Kiff. 21.40 Los Green en la gran ciudad. 22.55 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug 23.45 Los Green en la gran ciudad. 01.45 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug.

# Boing

13.16 Doraemon, el gato cósmico. 15.17 Teen Titans Go. 16.23 Looney Tunes Cartoons, 17.19 El asombroso mundo de Gumball. 18.19 El mundo de Craig. 18.38 Looney Tunes Cartoons. 19.11 Beyblade X. 19.39 Lego Dreamzzz: la noche de la bruia Jamás. 20.06 Looney Tunes Cartoons. 20.29 Teen Titans Go. 21.16 Doraemon, el gato cósmico. 22.41 Los Padrinos Mágicos: más mágicos que nunca. 23.06 Game Shakers. 23.31 Los Thunderman. 23.59 Dragon Ball Super. 00.24 Pokémon: sol y luna.

## Nickelodeon

12.42 Bob Esponja. 13.34 Patricio es la estrella. 13.56 Los Casagrande. 14.47 Una casa de locos. 15.37 Zokie de Planeta Ruby. 16.00 Kampamento Koral: Bob Esponja primeras aventuras. 16.24 Bob Esponja. 17.16 Una casa de locos. 18.32 Equipo Danger. 19.19 Una verdadera casa de locos. 19.45 Los Thunderman. 20.37 Henry Danger. 21.25 Equipo Danger. 21.50 Los Thunderman, 22.41 Una casa de locos. 23.28 Bob Esponja. 02.08 Kampamento Koral: Bob Esponja primeras aventuras.

#### Las audiencias

#### 'Secretos de familia' lidera en un domingo complicado

Antena 3 recuperó el liderazgo en la franja de prime time con un 10,7% de cuota y 978.000 espectadores, consolidándose como el programa más visto de la noche.



| A3     | Noticias 1 | 1.858       |  |
|--------|------------|-------------|--|
| A3     | Deportes   | 1.653       |  |
| ARAGÓN | Miles de e | spectadores |  |
| A3     | Noticias 2 | 96          |  |
| A3     | Deportes 2 | 91          |  |

Miles de espectadores

#### **ESPANA** Miles de espectadores A3 Antena 3 Noticias 1 1.669 A3 Deportes 1,421 ARAGON Miles de espectadores A3 Deportes 2 52 Noticias 1 51 Aragón

#### **ESPANA** Miles de espectadores **A3** Antena 3 Noticias 1.539 La1 1.524 La Vuelta ARAGON Miles de espectadores Aragón Gran Premio de Aragón 77 **A3** Deportes 63

MARTES, 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Prensa Diaria Aragonesa, SAU, Zaragoza, 1998. Todos los derechos reservados. Prensa Diaria Aragonesa, SAU, se reserva todos los derechos inherentes a la publicación de El Periódico de Aragón, sus suplementos y cualquier otro producto de venta conjunta, sin que pueda reproducirse ni transmitir a otros medios de comunicación, total o parcialmente, el contenido de dicha publicación diaria, sin el previo consentimiento o autorización por escrito de la empresa editora.

El Partido Socialista Obrero Español se prepara para acometer un próximo calendario congresual. Sus representantes, o delegados, que a su vez lo son de las federaciones y bases, tendrán pronto la oportunidad de expresar sus consensos o desacuerdos con la política de Pedro Sánchez, en términos nacionales. Y también, en la dimensión regional y provincial de un partido, el PSOE, con implantación en todo el territorio nacional (el único, junto con el PP, que cumple con esta característica), la de sus líderes autonómicos y municipales.

Sánchez, por tanto, someterá a los suyos, entre otras muchas

# Congresos socialistas



SALA DE MÁQUINAS JUAN BOLEA

cuestiones, esa estrategia parlamentaria suya de mantener a toda costa los votos favorables de los grupos independentistas que no aceptan la Constitución ni la unidad de un país que no consideran suyo: PNV, Bildu, Junts y Esquerra República de Cataluña. Este último partido, que nunca ha ganado en su tierra, y al que cada vez votan menos catalanes, pretende, nada menos, hacerse con el control absoluto de las finanzas de la Generalitat, exigiendo, además, al gobierno español el abono de un cupo económico anual en concepto «compensatorio». Semejante atrocidad, claramente anticonstitucional, ha sido

saludada con entusiasmo por los acólitos de la corte sanchista — Bolaños, Puente, Alegría, Patxi López, María Jesús Montero...—, pero seriamente contestada por otros socialistas bastante más cabales, que, como Lambán o Page, tienen una idea mucho más seria de lo que es un Estado de Derecho que su secretario general.

A estos críticos, cada día en aumento, Sánchez ha opuesto el aparato mediático que le es afín, pero al mismo tiempo les da la oportunidad, con la convocatoria de Congresos, de exponer sus tesis y someterlas a votación. Es, por tanto, un buen momento para que los socialistas aragoneses, castellanos o asturianos materialicen su oposición interna con una o varias candidaturas alternativas a esa posición que Sánchez pretende hegemónica, pero que no lo es, pues una mayoría muy amplia del país está en contra de la amnistía a los independentistas y de la graciosa concesión de un régimen económico muy privilegiado a Cataluña.

Vamos a ver, en la hora de la verdad, si, en efecto, esas voces discrepantes lo son de fondo, sustanciales de un socialismo histórico y equitativo, o tan sólo un grito de baldía protesta en la niebla del ocaso de las ideologías. ■

Zoom

# El financiero que navega por la Copa América

Juan Luis Wood, llamado cariñosamente por los amigos Woody, es una de las cuatro personas culpables de que la Copa América de vela se celebre estos meses en Barcelona. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria hace 50 años, vive en la capital catalana desde hace 34. Poco amigo de salir en los escaparates públicos, este regatista campeón del mundo y participante en tres campañas olímpicas trabaja desde hace casi dos años para el aspirante norteamericano.

¿Por qué el New York Yatch American Magic? Se lo propuso su amigo Luis Sáenz de Mariscal, abogado del equipo y también de la organización del evento, una vez consiguieron ganar la designación barcelonesa para la edición número 37. Aunque llevaba décadas en el mundo de la vela, nunca había participado en la Copa América y se entusiasmó con la idea de servir como conector, facilitador, traductor vital entre Barcelona y ese grupo de personas.

Su principal misión como director comercial de American Magic en España es que salga todo bien entre ambas partes, dar a conocer la mítica competición, favorecer la implicación ciudadana. Su carácter extrovertido, junto a la pasión con la que vive la cita náutica y las ganas de que la ciudad luzca en todo su esplendor hacen el resto.

«Los miembros del equipo están encantados de tenerlo todo cerca. Además de la propia ciudad, les encanta poder estar esquiando o en una cala de la Costa Brava a solo una hora y media o en dos y media en el Museo del Prado de Madrid», describe con \*



Irene Vilà Capafons

inversión Juan Luis
Wood es director
comercial en España
del NYYC American
Magic y es uno de los
cuatro responsables
de que la prueba de
vela se celebre en

Barcelona.

vehemencia. Sus habilidades sociales y los contactos cultivados durante años en los negocios han servido patrocinios tan valiosos como San Miguel, Lola Casademunt, Perelada, la Roca Village, entre otros.

Han querido «abrir el equipo a la ciudad y a las empresas». Él mismo ha hecho decenas de visitas a la base para todo tipo de grupos, desde banqueros y directores comerciales a consejeros delegados, representantes institucionales y sociales. De todo. «Disfrutamos enseñando nuestra base y nuestra filosofía de trabajo. Somos un grupo bien avenido, nada jerarquizado, felices de mostramos».



POR CRISTINA BUESA

Wood se dedica a la banca de inversión. Su padre, cuenta, le dijo un día que debía ser un «hombre de provecho» más allá de la náutica y decidió estudiar Economía. En estos dos años desde que la Copa América se ha metido en su vida ha compaginado ambas ocupaciones. Jamás ha abandonado este deporte porque participa en la Copa del Rey cada año, pero asegura que formar parte de la competición que ahora ha recalado en Barcelona es un sueño hecho realidad.

## ¿Repetición?

La experiencia del evento barcelonés y la acogida ciudadana que logre puede ser el acicate de una repetición de sede, algo que Wood no descarta. Todo depende de quien venza en octubre: si eventualmente lo hicieran los norteamericanos, no es descabellado creer que optaran por quedarse en la capital catalana.

«Nuestro equipo vive con sus familias en el Born y en Poble-

nou sobre todo, se desplazan en bici a todas partes, están enamorados de la historia y el patrimonio del país, comen bien, les gustan los colegios», resume.

Así, los deportistas, ingenieros, mecánicos, entrenadores, analistas, abogados, velistas y el largo etcétera de especialistas
(hasta 165 miembros) del grupo aplaudirían
permanecer en una ciudad que muchos quizá no sabían ni dónde estaba antes de la Copa América. Otro de los deseos confesables
de Woody es que se forme un equipo español para competir en la siguiente edición.
Pero para ello necesitará otra carta de navegación.

■

